### El costo de pasar el invierno puede llegar a \$40.000

Entre la ola polar y la suba del gas, crece la venta de estufas alimentadas a leña\_contratapa



Tesoro offshore Guyana, a un paso de convertirse en un petroestado \_\_ P.22

### CTOMISTA BUENOS AIRES . ARGENTINA W W W . C R O N I S T A . C O M

LUNES

1º DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34,661 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- · BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.613.424 a -1,35 - Dow Jones 39.118 -0,12 - Dólar BNA Mayorista 930 0,11 - Euro 1,07 0,07 - Real 5,59 0,03 - Riesgo país 1456 0,76

DOMINA LA CAUTELA EN LOS MERCADOS

# Milei ahora pone foco en el Acta de Mayo, mientras los empresarios le piden sostener más la actividad

Los privados celebran la aprobación de la Ley Bases y el RIGI, aunque esperan que los efectos positivos también lleguen a las pymes

La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal dejó la pelota otra vez en poder del Gobierno. El presidente Javier Milei debe resolver esta semana la incorporación de Federico Sturzenegger al gabinete y la convocatoria a firmar el Acta de Mayo en la víspera del 9 de julio. Más allá de los anuncios que hicieron el viernes el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, enfocados en el saneamiento patrimonial del ente monetario, la expectativa de los empresarios pasa más por otro tipo de señales. Aspiran a que la Casa Rosada pueda en caminar definitivamente la gestión y permitir que el RIGI no favorezca solo a las grandes empresas, sino que derrame también en las pymes. En varios sectores la recuperación del nivel de actividad continúa a paso lento, atada a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. \_\_\_ P. 4,5,6,7y 8



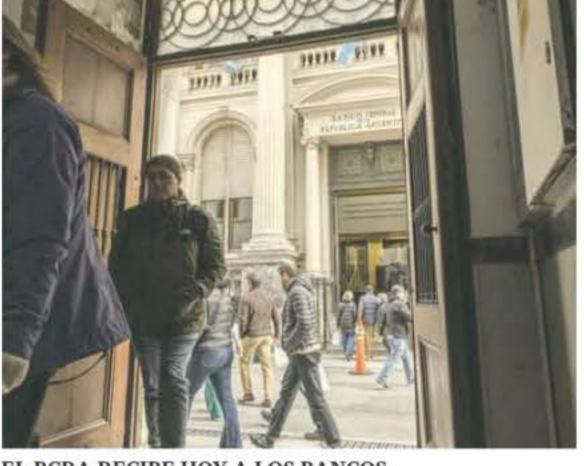

EL BCRA RECIBE HOY A LOS BANCOS

### Se viene la emisión cero: comienzan a negociar el traspaso de la liquidez a la nueva letra del Tesoro

El aspecto que más preocupa a los bancos con la migración de la liquidez que hoy tienen en pases pasivos a las nuevas letras de Regulación Monetaria es que dejarán de tener un riesgo asociado al Banco Central, parta pasar a instrumentos atados a la capacidad de pago del Tesoro. Santiago Bausili comenzará hoy una negociación técnica, en la que buscará despejar las dudas de las entidades financieras. El equipo económico busca que las entidades destinen su excedente a la reactivación del crédito . \_\_\_ P.15

Apuran los cambios en Ganancias y calculan el impacto de reducir el impuesto PAIS en septiembre \_\_P.6

### > ZOOM EDITORIAL

### Al debate por el dólar y las reservas le falta sumar el aporte de Vaca Muerta

Hernán de Goñi Director Periodístico \_\_p. 2\_\_

### DOPINIÓN

### ¿Quién tiene la deuda nacional de EE.UU.?

Miguel Ángel Boggiano Economista y CEO de Carta Financiera \_\_p. 3\_\_

### PANORAMA

El plan de Milei, Macri contra Bullrich y la última jugada de Cristina

Analía Argento Periodista \_p. 12\_\_\_

### PALABRA DE CEO Marcos Bradley, Director General de Syngenta Latinoamérica Sur "Hay muchísimo más que podríamos hacer en el agro que está esperando que ĥaya leyes y seguridad jurídica"\_\_1. 18 y 19

# Opinión

#### DEL TUIT DEL DIA



"Estoy en Corrientes para acompañar a la jueza Cristina Pozzer y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan. Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí"

Patricia Bullrich Ministra de Seguridad, a 17 días de la desaparición de Loan

#### **EL NÚMERO DE HOY**

el aumento de combustibles a partir de hoy, pese a que el Gobierno postergó subas de impuestos

#### ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

En los primeros cinco meses de 2024, las exportaciones de combustibles y energía fueron récord histórico. En tanto, desde julio se impotará menos gas

### Al debate por el dólar y las reservas le falta sumar el aporte de Vaca Muerta

ientras la política mira con recelo los próximos pasos de Javier Milei tras el éxito que representó la aprobación de la Ley Bases, el mundo financiero sigue enfrascado en el debate sobre el destino del tipo de cambio, las reservas y el cepo cambiario. Sobre este segundo tablero de arena, la pulseada entre el equipo económico y el mercado se mantiene día tras día. El Gobierno está dispuesto a defender un sendero de variación negativo frente a la inflación, mientras los inversores creen que tarde o temprano tendrá que rendirse y aplicar una corrección en el valor del dólar oficial.

El principal factor de incertidumbre pasa por la oferta de divisas. Los inversores sacan cuentas del faltante, a partir de una premisa: el agro liquida menos y el menor poder del BCRA para acumular reservas presionará sobre las cotizaciones financieras, ampliará la brecha y creará presión sobre la inflación.

¿Hay una especulación de parte del campo a la espera de que el Ejecutivo se resigne? Según la Bolsa de Rosario, en el primer semestre la comercialización de la mayoría de los cultivos está en valores positivos, por encima de lo negociado en los últimos tres años. En el caso de la soja, particularmente, tanto el área sembrada como la superficie cosechada, la exportación y la producción total, se superó este año el promedio de los últimos cinco. Hay menos embarques y una leve baja de venta al exterior, pero influida

también por el hecho de que en el primer trimestre la cantidad de granos disponible todavía estaba afectada por la sequía de 2023.

Hay razones mucho más pragmáticas que pegan en esta línea. El precio en Chicago viene en descenso por la mejor expectativa de la cosecha estadounidense. Y también asoma un dato llamativo en este escenario: la industria aceitera importó 3,4 millones de toneladas de soja, el segundo mayor volumen para los primeros cinco meses del año. La presión sobre la oferta de divisas no está puesta solo por la liquidación: los sojeros también se están llevando dólares.

Lo que le falta al micromundo cambiario, es entender con más precisión los flujos de un jugador que cada vez tiene más presencia en la balanza comercial: el sector energético. En los primeros cinco meses de 2024, las exportaciones de combustibles y petróleo alcanzaron u\$s 4170 millones, récord histórico. El porcentaje de este sector en la torta de ventas externas ya es de 13%. Si además se computan las inversiones, solo Vaca Muerta hará que entren este año u\$s 9000 millones.

El Gobierno reiteró que su meta de acumulación de reservas en el tercer trimestre será menor, por la estacionalidad de la cosecha y porque las importaciones ya se llevan el 80% del monto a pagar. Si las exportaciones crecieron 4% en abril contra el mes anterior con el actual tipo de cambio atrasado, y hay nuevas fuentes de dólares, lo que le falta al mercado es hacer números más finos.

### LA FOTO DEL DÍA

### Triunfo de la ultraderecha en Francia

La ultraderecha de Marine Le Pen logró una victoria histórica en la primera vuelta de las elecciones francesas, pese a que el presidente Emanuel Macron y numerosos líderes de la izquierda y del centro llamaron a la unidad para evitar que consiga la mayoría absoluta. El partido Agrupación Nacional (RN) logró un 34 % de los votos, con el 63 % escrutado, claramente por delante del Nuevo Frente Popular de izquierda (NFP) y del bloque que responde al actual jefe de Estado. Para la ultraderecha, que ya había ganado las dos últimas elecciones europeas pero jamás unas legislativas, se abre ahora la posibilidad de llegar al gobierno: en la Cámara saliente tenían solo 89 escaños.

### CRÉDITO: BLOOMBERG





La frase del día

Ricardo López Murphy

Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires "El núcleo de tensión que tiene el país en este momento es su situación externa. Argentina ha perdido por caída de precios internacionales y por esa desgraciada peste que tuvimos sobre el maíz, una cifra importante de exportaciones y esos dólares están faltando y parte de los problemas que tenemos es eso que falta. Hay que encontrar una solución que no pueda ser esta idea de que el cepo es eterno"

DPINIÓN

Miguel Ángel Boggiano Economista y CEO de Carta Financiera



# ¿Quién tiene la deuda nacional de EE.UU.?

a deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado un asombroso total de u\$s 34,7 billones, cifra que aumentó un 50% desde 2020.

La magnitud de esta deuda puede resultar difícil de comprender y es probable que su impacto se sienta aún más en la próxima recesión.

Veamos la evolución de la deuda de EEUU:

Cada uno de los títulos del Tesoro emitidos ha sido adquirido por algún ente o individuo. Estos títulos pueden ser categorizados de la siguiente manera:

#### Fondos del gobierno de EEUU: u\$s 7,1 billones

Una parte significativa de esta deuda está en manos de diversos fondos de pensiones del gobierno de EEUU y del Fondo Fiduciario del Seguro Social. Estos títulos no se negocian en el mercado, sino que son adquiridos directamente del Departamento del Tesoro y se redimen a su valor nominal al vencimiento. Estos títulos se denominan "retenidos internamente" y no están sujetos a las variaciones del mercado.

### Deuda pública: u\$s 27,6 billones

El resto de la deuda, u\$s 27,6 billones, se considera "deuda pública". Dentro de esta categoría, una pequeña parte no puede ser negociada, como los bonos de ahorro y algunos otros títulos específicos. La mayoría, sin embargo, son títulos negociables, incluidos los bonos del Tesoro, notas, bonos protegidos contra la inflación (TIPS) y notas de tasa flotante (FRN).

Tenencias extranjeras: es el 23% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 8 billones)

Los inversores extranjeros, tanto del sector privado como bancos centrales, poseen una parte considerable de la deuda. Países como China y Brasil han reducido sus tenencias en los



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

últimos años, mientras que países europeos, grandes centros financieros, Canadá e India han aumentado su tenencia. A pesar de que las tenencias extranjeras han aumentado en términos absolutos, su participación en el total de la deuda ha disminuido del 33% hace una década al 22,9% actual, debido al rápido incremento de la deuda estadounidense.

Fondos mutuos de EEUU: es el 14% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 4,8 billones)

Los fondos mutuos de bonos y los fondos del mercado monetario que invierten en títulos del Tesoro representan una porción significativa de la deuda.

Reserva Federal: representa el 13% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 4,6 billones)

La Reserva Federal ha reducido sus tenencias de títulos La deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado un asombroso total de u\$s 34,7 billones. Esta cifra registró un incremento nada menos que de 50% desde 2020

Dado que el déficit de Estados Unidos continúa sin resolverse, el gobierno se ve obligado a emitir cada vez más deuda y puede endeudarse sin límite hasta 2025 del Tesoro en u\$s 1,31 billones desde su pico en junio de 2022 como parte de su programa de ajuste cuantitativo (QT).

Individuos en EEUU: representa el 7% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 2,6 billones)

Los ciudadanos estadounidenses, que tienen estos títulos en sus cuentas personales, también son importantes tenedores de la deuda.

Bancos: representa el 6% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 2,2 billones)

Los bancos, que tienen grandes cantidades de títulos a largo plazo y valores respaldados por hipotecas (MBS), han enfrentado grandes pérdidas de valor de mercado debido al aumento de la tasa de interés.

Gobiernos estatales y locales: es el 5% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 1,7 billones) Fondos de pensiones: es el 3% del total de la Deuda Nacional (aproximadamente u\$s 1,2 billones)

Compañías de seguros: es el 1% del total de la Deuda Nacional (alrededor de u\$s 510.000 millones). El conglomerado de seguros de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha aumentado sus tenencias de letras del Tesoro a 153 mil millones de dólares.

Otros: 1% de los títulos del Tesoro (aproximadamente u\$s 400.000 millones)

China se ha desprendido fuertemente de bonos americanos en los últimos años y empezó a acumular oro.

Si la desconfianza en los bonos de EE.UU. continúa, los rendimientos tendrían que aumentar hasta que la demanda se restablezca.

Esto podría ocurrir de manera abrupta, como se vio en octubre del 2023, cuando la tasa a 10 años superó, brevemente, el 5%, desencadenando una ola de demanda que hizo caer nuevamente los rendimientos.

A pesar de una lateralización que lleva meses, la tendencia de largo plazo en tasas de interés es alcista.

También es importante destacar que la Reserva Federal tiene el control sobre las tasas de interés a corto plazo, mientras que las tasas a largo plazo están determinadas por la oferta y la demanda del mercado.

Dado que el déficit de Estados Unidos continúa sin resolverse, el gobierno se ve obligado
a emitir cada vez más deuda.
¿Cómo respondería el mercado
a esta situación? Exigiendo
mayores rendimientos. Además, el gobierno de EEUU tiene
la capacidad de endeudarse sin
restricciones hasta 2025, ya que
el límite de la deuda fue eliminado hace unos meses.

¿Cuándo explotará? Difícil estimarlo. ¿Es sostenible esta situación eternamente? Por supuesto que no.\_\_\_



Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### DESPUÉS DEL VISTO BUENO DEL CONGRESO

# La industria apoya la Ley Bases pero ahora exige la llegada de "señales en breve"

Los empresarios apuntan que es importante que el Gobierno tenga las herramientas para gestionar, aunque advierten por la necesidad de mejorar variables macro en el corto plazo

\_\_\_ Matías Bonelli

\_\_\_ mbonelli@cronista.com

La Ley Bases ya es una realidad y ahora el Gobierno tiene las herramientas que pedía para poder llevar adelante su plan de gestión. Según afirma, con esto, además de la mejora de la economía que -según la visión oficial- ya se empieza a percibir, ahora llegará el tiempo de comenzar a ver la parte ascendente del proceso de recuperación.

La industria -sobre todo algunas ramas como las que tienen que ver con el consumo en general, sufren desde hace rato una baja en sus números-, y está a la espera de que la situación comience a cambiar. Aunque los cálculos que hacen no son siempre positivos.

"El mejor escenario que estamos planteando es que la actividad no siga cayendo", marcaron desde una empresa de consumo masivo.

Según analiza la industria, con la ley ya validada por el Congreso "ahora empieza a correr el reloj de arena", y los resultados deberían comenzar a llegar, y en un plazo relativamente corto.

Desde IDEA, por ejemplo, reconocen que "el primer cuatrimestre fue muy duro", aunque las expectativas están puestas en lo que ocurrirá a partir de ahora.

"Se aplicó un ajuste ortodoxo y todos sabíamos que terminaba en la recesión que vemos hoy. De todos modos, pareciera que lo peor ya pasó", explicó Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

Por su parte, Gabriela Renaudo, presidenta del 60° Coloquio y group country manager de Visa para Argentina y Cono Sur, resaltó que "después de todo esto tienen que venir las señales positivas, y sería muy importante que sea en el corto plazo".

En lo que coinciden los empresarios es en que, por más que la Ley Bases haya visto la luz en el Congreso, se deben primero acomodar algunas variables macro. Una de ellas es la inflación, y si bien es cierto que se viene dando una baja, otro de los puntos negativos sobre los que se pone el ojo es la falta de recuperación del poder de los sueldos.

De acuerdo con el último relevamiento del Indec, el índice de salarios registró en abril -el último mes relevado oficialmente- un aumento del 10,5%, con lo que superó por 1,7 puntos porcentuales a la inflación general de ese mes (8,8%). Sin embargo, esta ecuación benefició solo a los trabajadores. Los únicos que lograron superar a la inflación en ese mes fueron los asalariados del sector privado registrado, con mejoras promedio de 12%, 3,2 puntos por encima del IPC de ese mes.

En cambio, los empleados públicos tuvieron una pérdida salarial de 7,5% -similar al 7,8% de los informales- y quedaron 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación, una tendencia que se repite.

"Que hay una baja del con-

"El mejor escenario que estamos planteando es que la actividad no siga cayendo", dicen algunas industrias

sumo es real y nos pega de lleno; es algo que venimos sintiendo y por ahora no encontramos el piso. Si no se empieza a ver un cambio claro de tendencia, habrá que ver qué ocurre con las plantas", sostuvieron desde una empresa que, ante el menor nivel de consumo, ya debió licenciar personal y recortar algunas líneas de producción". "Necesitamos que haya una reacción y que sea lo más pronto posible", afirman casi con un dejo de esperanza.

Además, apuntan que se precisa hacia adelante "un horizonte de certezas" que de previsibilidad.

Dentro de este contexto también se da una cuestión en el plano laboral. Desde ya el tema de la recomposición de los salarios es un tema que está sobre la mesa, aunque ahora de alguna forma también hoy va acompañada de la discusión por la continuidad de los puestos laborales.

La sensación de la industria es que hoy la foto laboral no es buena, aunque esto se debe a un tema coyuntural. Y aquí los empresarios también advierten que "si no se logran mejorar realmente las variables macro la situación difícilmente cambien, más allá de la Ley Bases".



### Empresarios celebran el RIGI, pero ponen el ojo sobre insumos

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

Con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal por parte de la Cámara de Diputados resta ahora la reglamentación para la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre las modificaciones implementadas por la Cámara Alta se incluyeron la obligatoriedad de destinar un 20% de la inversión a proveedores locales y el detalle de los sectores que están contemplados. Estos son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Las cámaras empresarias celebraron la aprobación del marco regulatorio, en especial el incentivo inversor. Desde la Cámara de Comercio Argentina Estadounidense AmCham celebraron la aprobación de la Ley que "representa un respaldo significativo a la administración del presidente Milei y marca un

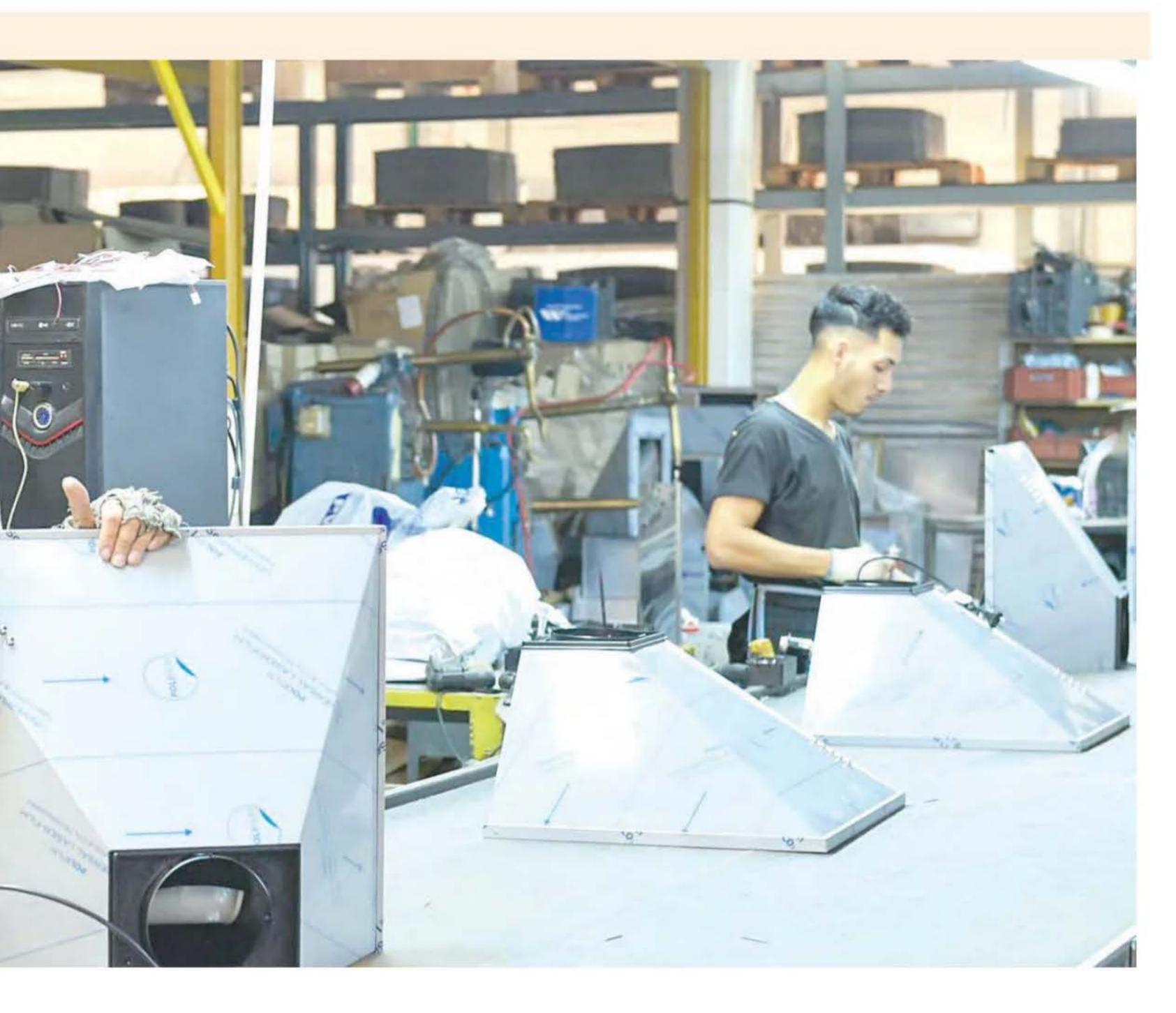

avance crucial en transformar a la Argentina en un país viable".

Destacaron el "hito legislativo" como un compromiso con
la estabilidad y el desarrollo y
agregaron: "Para una integración exitosa, debemos continuar trabajando entre el sector
público y privado, para desarrollar políticas de estado superadoras, que no solo transformen, sino que también normalicen el funcionamiento del
Estado".

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, calificó al RIGI como una "herramienta muy valiosa" para aumentar las inversiones y consideró positivo pensar un esquema de estímulo para las Pyme: "Los 200 millones del RIGI están fuera del alcance de la enorme mayoría de ese sector, por lo que cabe proponer que se pongan en marcha incentivos para proyectos de



La construcción espera mayor actividad

menor tamaño".

A pesar de destacar la inclusión de proveedores locales, la industria metalúrgica pidió atención a la reglamentación de esos artículos para garantizar que el contenido mínimo de integración sea de maquinaria o insumos industriales. Esto fue compartido por proveedores mineros, que alertaron que el 20% podía ser cubierto con

mano de obra para la construcción o atención a los servicios básicos.

Otro de los puntos que encienden alertas es que la reglamentación especifique que los beneficios para importar solo se apliquen sobre bienes de capital, componentes, partes y piezas que no se producen localmente. En diálogo con El Cronista, agregaron: "Hay que promover la inversión con impulso al desarrollo de la industria nacional" para "evitar que las presiones sectoriales promuevan la importación de equipos que también se producen localmente".

Desde CAMARCO dieron la bienvenida al proyecto, aunque plantearon dudas sobre su efecto en el sector. El presidente de la entidad, Gustavo Weiss, dijo en diálogo con este medio que el RIGI "es muy importante para dinamizar inversiones, incluso mayores a las previstas" porque genera los incentivos para proyectos que, de otra manera, no se radicarían en el país.

Sobre el impacto en la construcción, destacó que se verá dinamizado, en especial por los grandes proyectos de minería o hidrocarburos, aunque agregó: "No es obra pública", en referencia a la tracción que estos proyectos pueden tener en un sector que cayó casi 40% en abril.

El RIGI "no es condición suficiente. Es para grandes inversiones, pero la inmensa mayoría de las obras de infraestructura no entran en esos montos, son de menos de u\$s 200 millones". Tampoco alcanzaría para palear el problema de la caída de la actividad del sector: "En la medida en que el Gobierno no financie, no va a terminar de activarse".....

### Economía & Política

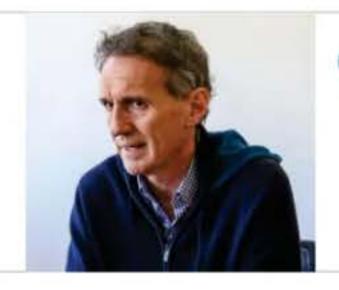



Aires

TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY BASES Y EL CAPÍTULO FISCAL

# Impuesto PAIS: la alícuota baja a 7,5% en septiembre, con impacto en recaudación

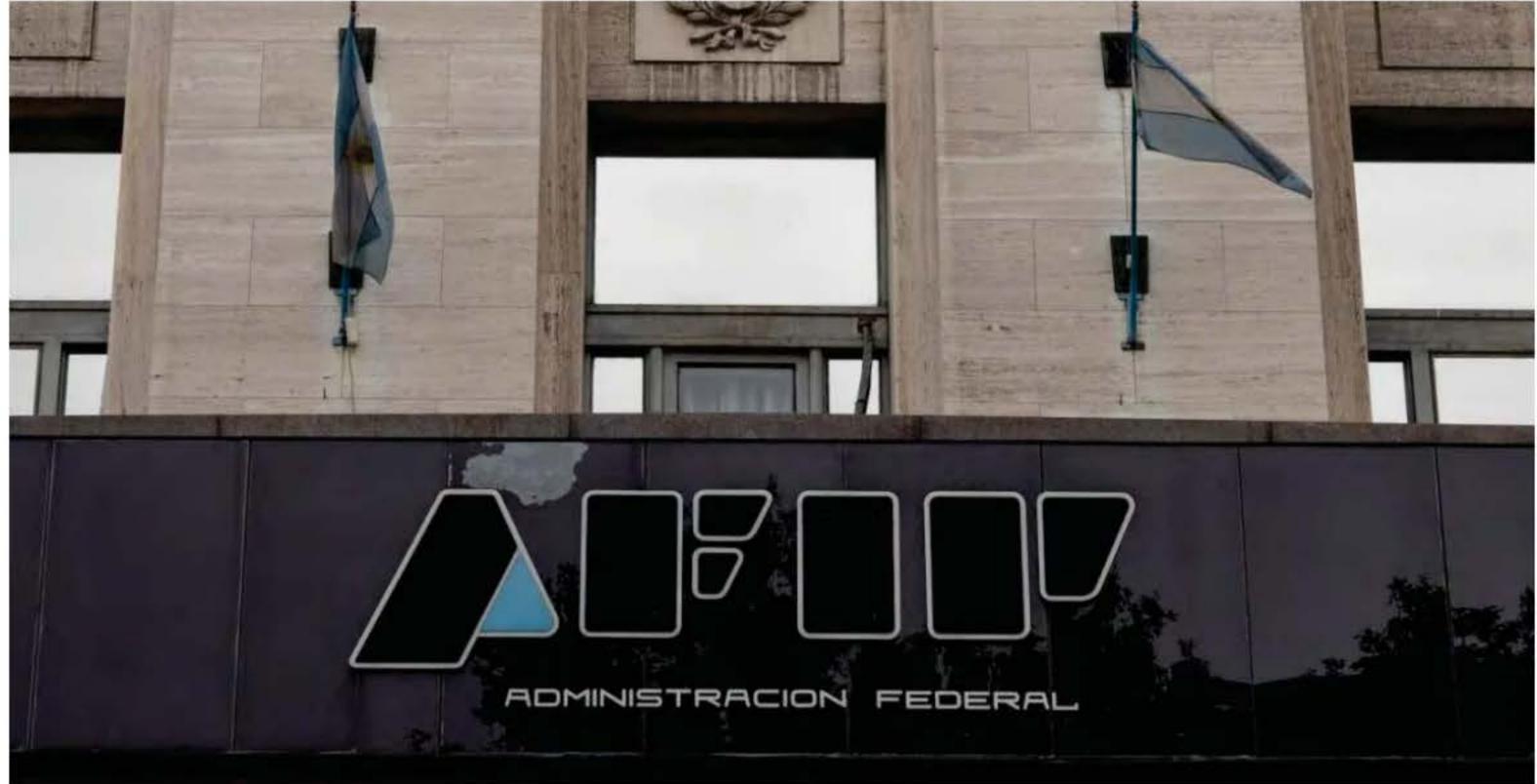

La recaudación sentirá la reversión de la alícuota de uno de los impuestos que más fondos aporta

Tras la aprobación en Diputados, el presidente, Javier Milei confirmó que se reducirá el gravamen. Esto tendrá una fuerte influencia sobre la meta de alcanzar el superávit fiscal

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_ leterovich@cronista.com

Con la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados, el viernes pasado, se pone ahora en juego la promesa que realizó el presidente Javier Milei durante el acto del 25 de mayo en Córdoba.

El mandatario había dicho que si la Ley Bases pasaba con éxito por el Congreso, se bajaría la alícuota del impuesto PAIS.

Tras más de seis meses en el poder, y ceder en cambios en la redacción, recién el oficialismo logró aprobar dos leyes en simultáneo en el Congreso, una de las cuales comprometía el logro económico que se fijó para este año del déficit cero.

"Una vez que esté aprobada la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Empezando por el impuesto PAIS, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico", afirmó Milei y más tarde Luis Caputo estiró el plazo hacia septiembre.

Con el voto positivo que

Milei reveló que la baja en la alícuota será a posteriori de la reglamentación del capítulo fiscal.

En los primeros cinco meses del 2024, el superávit fiscal se explicó, en gran parte, por el impuesto PAIS. consiguió el oficialismo en Diputado, Milei ya fijó tanto la fecha como la proporción en que se va a llevar a cabo la baja. "Cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, se empieza a aplicar", detalló e imaginó que "podrá ser en agosto".

En la tabla que compartió en diciembre pasado el Ministerio de Economía, a los fines de la meta fiscal, para este año se proyectaban ingresos por 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) de la reversión de la reforma de Ganancias y otros 0,5%/PBI de la sumatoria del blanqueo, la moratoria y Bienes Personales.

En cuanto al monto de la reducción, la misma bajaría diez puntos porcentuales: de 17,5% pasaría a 7,5% mismo valor en el que se encontraba en diciembre pasado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo la elevó a la par de implementar una devaluación que llevó la cotización oficial de \$ 400,50 a \$ 820.

### PESO EN LAS CUENTAS

A partir del movimiento que llevó a cabo Caputo, el impuesto se convirtió en el gran sostén de la recaudación en un contexto de recesión (-5,1% de variación interanual del PBI en el primer trimestre, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)) y la explicación principal del superávit fiscal que consiguió el Gobierno en los primeros cinco meses de gestión.

En mayo, según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), este tributo aportó \$ 563.100 millones (variación interanual de 1239,3%) y acumuló en los primeros cinco meses del año \$ 2.813.365,6 millones.\_\_\_ Milei podría bajarse de la Cumbre del Mercosur tras el último cruce con Lula da Silva



### LULA LE HABÍA EXIGIDO A MILEI QUE SE DISCULPE PÚBLICAMENTE CON ÉL

Finalmente Milei podría bajarse de la Cumbre del Mercosur luego de un nuevo cruce tenso con su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, con quien ya había compartido el foro del G7 sin cruzarse en una bilateral, aún casual. A días de la cita en Paraguay del 8 de julio, el mandatario volvió a criticar al mandatario de Brasil por alentar "una discusión de criaturas preadolescentes" tras exigirle que se disculpe. "Las cosas que dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Que le dije comunista? Desde cuando hay que pedir perdón por decir la verdad", indicó.

CRONOGRAMA

# Presión al Tesoro: la nueva etapa anticipa más ajuste

Sanear el BCRA y mantener las metas fiscal y financiera demanda más al Tesoro. Aumentan los ingresos por el paquete fiscal pero bajan por el impuesto PAIS. La judicialización, determinante

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_ pvalli@cronista.com

Tras la aprobación de la Ley Bases y con los ingresos previstos por el capítulo fiscal en duda por la judicialización, el equipo económico anunció las primeras medidas de la nueva etapa que mantiene la incertidumbre sobre la salida del cepo mientras que apunta a terminar el saneamiento del Banco Central.

El viernes, en conferencia de prensa desde el quinto piso del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, anunciaron la segunda etapa del plan de estabilización. Tras seis meses de "sufrimiento", no hubo medidas para reactivar la economía pese a que el Gobierno logró las leyes que impulsó. El foco ahora es "cerrar la segunda canilla de emisión monetaria": los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados.

"El ajuste fiscal deberá ser más grande porque el Tesoro se va a hacer cargo de la deuda que tiene el Banco Central", advirtió Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando J. Ferreres y uno de los economistas que escucha el presidente Javier Milei.

El Gobierno prometió al FMI llegar a una meta de 1,7% de superávit fiscal este año y mantener por otra parte el equilibrio financiero, es decir, un "déficit cero" después del pago de deuda.

"En la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo que se abusó durante el gobierno pasado y generó todo este desbalance e inflación que hemos visto", recapituló Caputo. El crecimiento quedó así para "la tercera etapa", junto con la salida del cepo pero no hay fecha pese a que reconocen que solo con ese paso se podrá avanzar en las inversiones que promete el RIGI.

Spotorno consideró en AM 750 que "en la medida en que baje la inflación, los intereses van a ir bajando también" y reiteró que era "necesario" ordenar los balances del BCRA. "Debe dejar de emitir pesos". El Gobierno en el anuncio hizo la salvedad de que la emisión para compra de divisas se mantiene.

Tras los anuncios, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) avalaron con "beneplácito" las medidas "para reforzar el marco de política monetaria".

Tras conocer la aprobación de las leyes ómnibus con la inclusión de Ganancias y Bienes Personales que esperaba el Fondo, la portavoz Julie Kozack consideró que es "legislación fiscal y estructural clave, así como de medidas para fortalecer el marco



Caputo espera los ingresos del paquete fiscal para poner en marcha la baja del impuesto PAIS

El FMI marcó su "beneplácito" por la medida. Aseguraron que hay coordinación con el Gobierno

"En la medida que baje la inflación, irán bajando los intereses del traspaso", indicó Spotorno de política monetaria. Su objetivo es mejorar la calidad de la consolidación fiscal, reducir aún más la inflación y apoyar la recuperación económica".

"Seguimos colaborando constructivamente con el equipo económico en políticas para crear una Argentina más próspera y estable", agregó.

Para el ex director del departamento para el hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser, "es un movimiento contable" pero coincidió con la perspectiva de que habrá más ajuste. "El gobierno va a tener que tener plata para pagar los intereses", dijo en AM con Vos.

Caputo volvió a reiterar que se mantiene el crawling peg del 2% y el dólar blend 80/20. Por otra parte, indicó que entre agosto y septiembre se retrotraerá la alícuota del impuesto PAIS al 7,5%. Todo dependerá de cuándo empiecen a entrar los ingresos por el paquete fiscal, por lo que el riesgo de judicialización -en la reversión de Ganancias a la que apuntan los gremios, por ejemplo- podría demorar ese cronograma.

En el escenario de la baja del impuesto PAIS, el dólar para importar se vería abaratado. Para los economistas cercanos al Gobierno, eso ayudará a la baja de la inflación, aunque la preocupación en la industria viene de la mano de la desregulación del comercio exterior y la posibilidad de un mayor ingreso de importados. Pese a eso, Caputo aseguró que "no hay ningún proyecto de devaluación".....

### El Gobierno apuesta a fijar su nuevo norte en la cita federal del 9 de julio



En Córdoba, el escenario previsto para la primera convocatoria, Milei juntó a sus seguidores pero no hubo pacto nacional con gobernadores

El Presidente presentará con gobernadores aliados el prometido documento para avanzar con lo que llama la "segunda etapa" de su gobierno. Acciones que asoman detrás del Acta de Mayo

### \_\_\_ Martín Dinatale

\_\_\_ mdinatale@cronista.com

Desde la Casa de Tucumán, con aires de "refundación nacional" de la Argentina y liturgia libertaria, el presidente Javier Milei se propone inaugurar el próximo 9 de julio la "segunda etapa" de su gobierno presentada bajo el símbolo del "Acta de Mayo" que por lo bajo impulsa un ambicioso listado de nuevas reformas estructurales del país. Así, con la victoria de la Ley Bases consumada, se concretará aquella promesa del 1 de marzo en el Congreso nacional.

Milei estará desde la noche del 8 de julio haciendo una vigilia en Tucumán para inaugurar el Acta de Mayo el 9 a la madrugada y volver a Buenos Aires ese mismo día para un histórico desfile militar en la Avenida Libertador. Esta será la puesta en escena que busca el gobierno para inaugurar lo que el presidente llama la "Fase II" del plan económico.

Con la euforia de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, el viernes temprano el Gobierno volvió a convocar al Pacto de Mayo que ahora llama Acta de Mayo. Invitó a quienes "quieran acompañar el proceso de cambio que lidera Milei, a eliminar en el futuro las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad".

En paralelo a la puesta en marcha del plan de reglamentación de la Ley Bases por decreto que El Cronista adelantó el 
viernes y las nuevas reformas 
que se prevén en materia de 
seguridad, el Gobierno se dispone a avanzar con la segunda 
etapa de gestión que conceptualmente encierra los diez 
puntos del Acta de Mayo que 
podrían extenderse a 12 puntos.

### EJES DECLARATIVOS

En los puntos declarativos del Acta de Mayo se esconde en gran medida la segunda etapa o Fase II que prevé Milei para su gobierno. La inviolabilidad de propiedad privada en el inicio del Pacto de Mayo aparece como declarativo en la práctica pero será en adelante un nuevo justificativo oficial para avanzar con la nueva ola de privatizaciones.

La ley Bases original incluía 47 empresas por privatizar y al final sólo quedaron no más de ocho. Se excluyó en el debate en el Senado a Aerolíneas, el Correo y RTA. Así, el Presidente instruyó a Sturzenegger a avanzar en un nuevo proyecto de privatizaciones que se enviará al Congreso para insistir con la entrega de esas tres empresas estatales y otras más. La intención es dejar en claro desde el Estado la idea de "inviolabilidad de la propiedad privada".

El equilibrio fiscal innegociable. También ello prevé la reducción de gasto público total en hasta un 25% del PIB. En el Gobierno aseguran así que el plan de motosierra aún no se terminó.

Los gremios alertaron que habrá una poda de 50.000 empleos estatales más pero el portavoz Manuel Adorni dijo que esa cifra es "excesiva". Estas horas son determinantes: desde el viernes empezaron a llegar nuevas bajas. Algunos funcionarios empiezan a sostener en reserva que será imposible dar con el número que busca el Presidente porque ello implicaría la ausencia de gestión en algunas áreas del Estado.

Hay secretarios de Estado que se quejan por la falta de empleados, la escasa remuneración o la poda de horas extras. En la práctica esto implica un freno en la gestión pública. Pero Milei quiere avanzar igualmente con un mayor ajuste.

Para instrumentar este esquema de "equilibrio fiscal innegociable", el presidente Milei vetará cualquier propuesta legislativa que implique aumento del gasto. Allí incluye al proyecto de ley de la oposición que impulsa un aumento para los jubilados al mismo tiempo que una iniciativa tendiente a incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología.

### IMPUESTOS

Una reforma tributaria es otro de los puntos que plantea el Acta de Mayo y que el Gobierno piensa en la práctica con una reducción de impuestos. Adorni admitió que la eventual baja de impuestos coparticipables implicará una reducción de ingresos para las provincias pero subrayó que "esa es una cuestión matemática".

Rediscutir la coparticipación es una necesidad histórica de la Argentina, acorde al Gobierno, aunque en la intimidad en la Casa Rosada admiten que con la mayoría limitada de bancas del oficialismo es inviable avanzar con una nueva ley de coparticipación que requiere de una mayoría especial y un acuerdo de todos los gobernadores.

En el resto de los puntos planteados por el Acta de Mayo hay cuestiones que ya se avanzó con la Ley Bases como la reforma laboral, desregulaciones en la economía y un esquema de promoción de inversiones como el RIGI que apunta a aumentar la explotación de los recursos naturales, entre otras cosas.

Se prevé incluir en este Acta de Mayo temas relacionados con la producción y la educación. Aunque no está claro aun el alcance que podrían tener estos temas. Se prevé el lanzamiento de un nuevo plan nacional de alfabetización que se conocerá el 4 de julio. Pero quizás haya otros ejes ocultos que depara la segunda etapa gubernamental.

### IMPORTANTE INMUEBLE en FLORIDA

EDICTO JUDICIAL - El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 20, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Sec. Nº 39 a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4", CABA, comunica por dos días en los autos: "STIEGLITZ CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE" - Exte Nº 21901/2017/51 que la martillera Graciela Mabel Lairihon, CUIT 27-13062350-1, rematará en Jean Jaurès 545 de CABA, al contado, al mejor postor, el día 8 de julio de 2024 a las 11 hs. el 100% del inmueble sito en Santa Rosa 1954/1958, entre Liniers y Chacabuco, Florida, Vte. López, Bs. As. Nom. Cat.: Cir. Il Sec. H Manz. 48 Parc. 31 a. Mat. 48817 BASE: uSs 441.375 - y con más el arancel correspondiente del 0,25% (Ac. 10/99 C.S.J.N.) y también todos los gastos que demande la transferencia y su inscripción a cargo del adquirente. Seña 30 %, comisión 3 % y correspondiente selfado. El importe se podrá abonar en dólares o bien en pesos a la cotización del denominado dólar MEP, tipo vendedor de cierre del día inmediato anterior al pago informado en www.cronista.com. Se trata de un lote de 17,32 mts. de frente por 50,16 mts. de profundidad y consta según catastro con una sup. edificada de 717 mts. cuadrados. El estado es bueno y está desocupado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del 5 día de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni intimación (art. 580 CPCCN). No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa del bien. Respecto de las deudas por impuestos o tasas que se hace saber: a) Aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán acudir por la via pertinente a verificar sus créditos; b) En relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra y anteriores a la entregade la posesión del inmueble a quien resulte adquirente, (art. 240 LCQ.) y en su caso art. 244 LCQ.; c) En lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de la posesión, éstas pesan sobre el adquirente en subasta. Se deja constancia que se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día anterior a la subasta, las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia del martillero los interesados a las 12.30 horas del mismo día. Día de exhibición 3/7/24, en el horario de 9 a 12 hs. Demás datos consultar el expediente o a la martillera al 11-6155-2196. Para concurrir a los remates deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas - Trámites: tumos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545, pb., CABA, con el formulario que indica el sitio pertinente. En Buenos Aires 5/6/24. Fdo. Ana V. Amaya, Secretaria, EDUARDO EMILIO MALDE Juez.

INFORMES: 11-6155-2196

9

## ATAGONIA FLOORING

REVESTIMIENTOS NATURALES Pusimos los precios y cuotas CUOTAS por el piso, **FIJAS** ¿Probaste así revestís toda tu casa proyectar los pisos para tocás buena madera. revestir paredes y techos? simple 20% 30% **TOMAMOS TUS** DÓLARES A \$1.400.-Aceptamos billetes cara chica, manchados o escritos PATAGONIA isin quitas! UNICA EMPRESA ARGENTINA DE PISOS Y REVESTIMIENTOS DOSQUES DE MADERA PREFINISHED CON CERTIFICA

FSC PARA SIEMPRE EN MANEJO RESPONSABLE DE BOSQUES DE MADERA PREFINISHED CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Bona Service

Av. Libertador 6601 - T: 7559-6154 (esq. Barilari) Belgrano - CABA

Transformamos cualquier piso antiguo ien uno nuevo! Solicitá nuestra visita técnica sin cargo 11.3595.2414

LIBRE DE









### PISOS 100% A PRUEBA DE AGUA Y REVESTIMIENTOS NATURALES PARA INTERIOR Y EXTERIOR DECKS PROTECTED BY PETRILAC"

Atención al Cliente: № 11.3595.2414 | 70 SUCURSALES EN TODO EL PAÍS | patagoniaflooring.com

Av. Córdoba 3942, CABA | Av. Libertador 6699, CABA | Soler 5719, CABA | Colect. Panamericana 1501, Martínez | Edison 2920 (a 300mt de Unicenter)

Av. Alberdi 3909, CABA | Nuevo Showroom Escobar: Colect. Este km 42 Ruta 9 (fte a Maschwitz Mall) | DOT Baires Shopping, nivel 2. Sáb. y Dom. de 12 a 21 hs.

MÁS DE 2500 BAJAS DESDE EL VIERNES

### La administración central concentra la nueva ola de despidos en el Estado

ATE y UPCN alertaron que trabajadores de distintas áreas recibieron ya mensajes oficiales de cese de contratos. Convocan para protestar hoy en las áreas más comprometidas

#### \_\_\_ Amparo Beraza

\_\_\_ aberaza@cronista.com

Los trabajadores estatales alertaron sobre el comienzo de una nueva ola de despidos en el Estado. Desde el viernes por la tarde, empleados públicos contratados de distintas áreas claves del Gobierno nacional comenzaron a recibir aviso de la no renovación de su contrato y su subsecuente desvinculación. ¿Cuántos trabajadores fueron desvinculados?

Desde ATE, ya habían advertido que el 30 de junio se vencían alrededor de 50 mil contratos en el Estado Nacional. Para hoy convocaron a realizar acciones en todos los organismos de la administración pública nacional.

"Esto se parece cada vez más a una dictadura. Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos y sus familias", indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, que anunció que encabezará las medidas de fuerza a partir de las 9 en la sede nacional del INTI, ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, en la provincia de Buenos Aires.

Este gremio ya registró 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional. Pero extraoficialmente, los trabajadores estiman que pueden ser hasta 5 mil con el cambio de mes cuando intenten ingresar a los

lugares de trabajo. Al momento, las principales áreas afectadas son el Ministerio de Capital Humano, el exministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Tecnología (IN-TI).

"El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo, de todas maneras los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado", había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni durante una de sus conferencias matutinas.

Por un lado, la cartera a cargo de Pettovello habría desvinculado aproximadamente a 350 trabajadores, aunque esperan que este número crezca hoy lunes. Para los trabajadores del exministerio de Desarrollo Social, Pettovello busca "exterminar la política pública y a sus trabajadores mientras

"Los (contratos) que continúen vigentes también será por un tiempo determinado", dijo Adorni.

"Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado", indicó Rodolfo Aguiar, líder de ATE.



Desde ATE advirtieron que "dejarán de existir todos los organismos centrales".

contrata ñoquis".

"Los despidos masivos que impactarán fuertemente en el anclaje territorial de las políticas públicas. La justicia intimó a Pettovello a dar respuestas sobre el cierre de los Centros de Referencia (CDR) y la situación de sus trabajadores, y aún así ella avanza en el desmantelamiento de toda política federal y territorial, atacando a los trabajadores y ninguneando a la justicia", sentenciaron los trabajadores.

En marzo, el Gobierno nacional oficializó el cierre de 59 CDR integrados por equipos profesionales cuya función era trabajar con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.

Desde ATE, confirmaron la semana pasada que el Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de La Plata ordenó a Capital Humano presentar un informe sobre dicha decisión.

En UPCN, el otro gremio estatal, indicaron a los trabajadores del área que desde el viernes monitorean la situación en comunicación con diferentes ámbitos del gobierno "para pedir que retrotraigan la medida".

Adelantaron que hoy tienen pautadas reuniones "para exigir que revisen y den explicaciones sobre notificaciones del viernes y caída de GDE, etc". Y añadieron: "Estamos en Estado de Alerta y movilización para el día martes o miércoles convocarnos a asamblea masiva en el edificio de 9 de julio".

Asimismo, la actual Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, sufrió este fin de semana el despido del 80 % de sus trabajadoras y trabajadores, unos 400 trabajadores de los 500 que tenía la cartera.

La medida no es inesperada: el Gobierno nacional anunció a principio de mes el fin de dicho organismo y se concretó con el cese de la mayoría del personal de la cartera.

"Al finalizar la jornada laboral del viernes 28 de junio empezaron a mails con aviso de despidos del 80 % de sus trabajadoras y trabajadores", expresaron desde ATE.

Por otra parte, desde la Secretaría a cargo de Alberto Ba-

ños denunciaron la desvinculación de 50 empleados contratados por el artículo 9 y el despido de seis trabajadores que estaban bajo la modalidad de "Ley de contrato de Trabajo (LCT)".

El organismo contaba con 1050 trabajadores al comienzo de la gestión y se redujo a 870 en enero por empleados que renunciaron a sus nombramientos. "Reducir la planta no es una excusa, porque se redujo sola", denunció a este medio la delegada de ATE Flavia Fernández Brozzi.

"Dijeron que iban a despedir a 15 compañeros que figuran bajo el régimen de LCT, pero estamos seguros de que van a ser más", explicó.

Los trabajadores despedidos y desvinculados desde fines de la semana pasada pertenecen fundamentalmente a los Espacios de Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria, el CO-NADI, entre otros.

Además, el Ministerio de Justicia tomó la decisión de desplazar este domingo a Claudia de Carlotto, hija de Estela Carlotto, que se desempeñaba como directora nacional de la Conadi.

Finalmente, en el INTI se produjo la baja de 280 empleados monotributistas. Los trabajadores sufrieron un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante una protesta el viernes pasado, una vez fueron informados de la situación.\_\_

EDICTO - EL CRONISTA - El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial nº 24, Secretaria nº 240, con sede en Marcelo T. de Alvear 1840, 1º piso, C.A.B.A., comunica por 2 días en los autos caratulados: "COLSERVICE S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/LETU-TOURS S.A.S. y otro s/ ejec. prendaria" (Ex. 6018 /2020), que el martillero Eduardo Alberto Radatti (CUIT 20-25999502-8), subastará al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo el día 12 de Julio de 2024, a las 10:30 hs, en Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 100% del automotor Marca Mercedes Benz, origen nacional, sprinter 415 CDI 3665, tipo minibus (o microomnibus), año 2018, motor Mercedes Benz nº 651955W0082579, chasis Mercedes Benz nº 8AC906633KE156065, afectado al transporte de pasajeros interjurisdiccional, dominio AD032GB, de propiedad de LETUTOURS S.A.S. (CUIT.30-71591384-0), en el estado y condiciones en que se encuentra y exhibe, el 10 y 11 de Julio de 2024, de 10 a 12 hs. en Galileo Gaillei y Colectora Gaona, Moreno, Pola, de Buenos Aires, Base: \$ 13.500.000; seña 30%, Comisión 10% más (VA y 0.25% de arance) Ac 10/99 CSJN, todo en efectivo en el acto del remate. El saldo de precio debe integrarse dentro del 5º día de aprobado el remate sin necesidad de intimación, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso (art. 584 CPCC). El IVA por la compraventa 10,5% estará a cargo del comprador, no se considera incluido en el precio; será retenido por el martillero en el acto, debiendo este acreditar el depósito en el organismo. pertinente al rendir cuentas. El comprador debe constituir domicilio legal en C.A.B.A., bajo apercibimiento dispuesto art 41 y 133 Cpr. Deuda por patentes en AGIP S 569.520,44, deuda Infracciones en Caba S 3.287.945,25; e infracciones en Pcia. de Bs.As. S 170.550, todo informado al día 06/05/2024. - Todas las deudas y asimismo los gastos de transferencia y traslado del automotor son a exclusivo cargo del comprador, quien debe inscribirla dentro de los 30 días siguientes al pago del saldo. La adjudicación recaerá en la persona que realice la mejor oferta, no se acepta la compra en comisión, ni la cesión de boleto de compraventa, ni el otorgamiento de poderes irrevocables a favor de terceros. En caso de actuar por representación debe presentar y exhibir en ese mismo acto el respectivo poder especial, bajo apercibimiento de continuar con el acto de subasta y hacerlo responsable de eventual perjuicio ocasionado. Para ingresar los interesados deben inscribirse en la web www.csjn.gov.ar, por el link Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro, y presentarse con el formulario que indica el sitlo. Para consulta del protocolo ingresar a link https://subastas.csjn. gov.ar/ofisubastas/files/ protocolo.pdf . Buenos Aires, 26 de Junio de 2024 - AGUSTIN PASSARÓN SECRETARIO

LA DESAPARICIÓN DE LOAN PEÑA

# Crece la tensión en Corrientes y Bullrich lideró un nuevo rastrillaje

La ministra de Seguridad se puso al frente de las últimas acciones para intentar dilucidar el paradero del niño desaparecido el 13 de junio. La nueva hipótesis que lanzó la tía del menor

El Cronista **Buenos Aires** 

La ministra Patricia Bullrich, se puso al frente de las últimas acciones para intentar dilucidar los últimos pasos y el paradero del niño Loan Danilo Peña desaparecido el 13 de junio mientras crece la tensión en la provincia de Corrientes.

Ayer, mientras se desarrollaba un megaoperativo en la casa de la abuela de Loan Danilo Peña, luego de hallarse tierra removida en un cementerio que tienen Catalina en su vivienda, la titular del área de Seguridad mantuvo un fuerte cruce con el hermano de Santiago Maldonado, el joven artesano y activista que estuvo desaparecido tras un operativo de Gendarmería en la Patagonia en el gobierno de Mauricio Macri y cuyo cuerpo apareció 77 días más tarde.

"Recuerdan cuando en el 2017 transmitían las 24 hs en los medios con la Desaparición Forzada de Santiago? Mientras nos iban endeudando e hicieron aparecer el cuerpo cuando ellos quisieron. Con Loan pasa lo mismo, Bullrich sabe dónde está. Aparecerá cuando ellos quieran", la acusó Sergio Maldonado. A lo que la ministra le contestó que lo vería "en la Justicia". "En la política pueden existir diferencias ideológicas y de proyectos de país, pero nunca, NUNCA, se puede generar tanto daño con una mentira", posteó sobre el tuit original.

Más temprano, Bullrich había asegurado que se está trabajando "con seriedad" en la investigación de la desaparición de Loan Peña, en Corrientes, y que la intención desde su cartera es "hablar lo menos posible y actuar lo más posible". "Cualquier especulación puede significar un mal paso de alguna persona que quiera hacer daño, entonces queremos hablar lo menos posible y actuar lo más posible", expresó la ministra en conferencia de prensa.

Bullrich indicó que "la Justicia Federal aún no había recibido las declaraciones de Laudelina" Peña, la tía de Loan que en testimonio aportado a un fiscal de Corrientes sostuvo que el niño murió atropellado por Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez, y que la amenazaron para que no haya contado por varios días. Además, la jefa de la cartera de Seguridad señaló que "todo el equipo de la Fuerzas Federales y de la Prefectura Naval" ha investigado "todas las zonas con una mirada ocular importante" para analizar "cada uno de los detalles, de los caminos y de las hipótesis de trabajo" en el caso Loan.

En una conferencia espontánea, indicó que allanaron "la casa donde sucedió el almuer-



zo" y el naranjal, donde fue visto Loan por última vez, y que, además de hablar con la abuela del pequeño, "recorrieron las hipótesis de salida de acuerdo a las cámaras gesell" para que la Justicia pueda rearmar, como lo está haciendo, "una serie de pruebas de pruebas importantes".

"Están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que periciar nuevamente y realizando un rastrillaje donde impactaron las antenas. También hay un trabajo muy profesional en averiguar cómo pudieron haber sido los recorridos", indicó la ministra.

Y confesó que "en estos momentos no tienen datos sobre Logan" y sólo se mantienen con la "construcción de hipótesis y de pistas" porque la primera investigación "tuvo una derivación" y la segunda "comenzó hace pocos días" y está en manos "federales" que "están mirando cada una de las declaraciones y trabajando sobre una

"Cualquier especulación puede significar un mal paso", sostuvo la titular de Seguridad

Laudelina Peña denunció que Loan murió atropellado por una exfuncionaria municipal y su esposo

recomposición en el lugar de los hechos".

"Cualquier especulación puede significar un mal paso de alguna persona que quiera hacer daño, entonces queremos hablar lo menos posible y actuar lo más posible. Hoy fueron dos agentes del FBI a ayudarnos con unos aparatos especiales y están geolocalizando todas las antenas donde impactaron los teléfonos de Pérez y Laudelina, las llamadas cruzadas y cuáles fueron las que realizaron que cada uno de los que estaban en esa casa", concluyó.

Efectivos federales y personal de la Policía Bonaerense rastrillaron ayer el campo de la abuela de Loan donde hay ocho tumbas. El menor se encuentra desaparecido desde hace 18 días y en las últimas horas su tía Laudelina Peña prestó declaración testimonial, en la que afirmó que el nene de 5 años murió atropellado por la camioneta que manejaban el capitán de navío de la Armada Carlos Pérez y su pareja María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de la localidad correntina de 9 de Julio.

Aunque el padre del menor descartó esa posibilidad, el Ministerio de Seguridad consideró sólida la declaración de la mujer y reorganizó el operativo de búsqueda. De hecho, Bullrich mantuvo un encuentro con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación.\_\_\_

Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



#### \* PANORAMA

Analía Argento aargento@cronista.com



### El plan de Milei, Macri contra Bullrich y la última jugada de Cristina

l peronismo esperaba una derrota política en el Congreso. Por eso le quitó el cuerpo a la pelea y no habló Cristina Kirchner. Tampoco Axel Kicillof convocó la semana pasada a marchar el día de la sesión. Y Sergio Massa se preservó en silencio postergando una vez más su prometida reaparición.

Javier Milei festejó a pesar de las concesiones que hizo y de resignar una parte del capítulo de privatizaciones. Fue Miguel Pichetto con su bloque, Hacemos Coalición Federal, quien marcó un límite. El rionegrino, mudado de distrito y de partido, puede inclinar la balanza para uno u otro lado. Le cuesta. Incluso para ayudar reclamó a los gritos en el recinto como lo hizo en la madrugada del viernes cuando se enojó con Martín Menem, presidente de la Cámara, que charlaba sin prestarle atención. Tuvo la llave para aprobar las megaleyes y preservó al oficialismo de cometer errores reglamentarios o constitucionales.

Mismo rol, aunque mucho más combativa hacia Unión por la Patria, asumió Silvia Lospennato que celebró la derrota "del club del helicóptero". Del otro lado le respondieron con mensajes de reconciliación hacia la sociedad tanto el jefe del bloque Germán Martínez como Máximo Kirchner. "Nadie se cree lo del helicóptero", sostienen aunque ambos plantearon su respeto hacia el voto en contra del peronismo asumiendo casi una autocrítica. Pocas esperanzas albergan algunos en las legislativas del próximo año pero si apuestan, y lo dijeron, a 2027.

Bajo la imperiosa necesidad de generar recursos fue prioridad para el Gobierno y los gobernadores insistir con Ganancias para la cuarta categoría y la suba del mínimo no imponible para Bienes Personales. Hasta la votación no cesaron los llamados desde Casa Rosada para chequear que no se cayera ningún voto a favor. A varios les preguntaron qué necesitaban en sus

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº6, a cargo de la Dra. Marta Gracieta Cirutti, Secretaria Nº12 a cargo de la Dra. Maria Milagros Allende, sito en Av.Roque Saenz Peña 1211 P.2. CABA, comunica por un día que en los autos "EL KWAN S.A. s/CONCURSC PREVENTIVO" Expte. 33977/2013 con fecha 17 de mayo de 2024 se resolvic declarar cumplidos los concursos preventivos (LCQ:59 -segunda parte-) de EL KWAN S.A. y el de los garantes RAMON GUILLERMO ALFREDO ESPINDOLA (Expte No 35185/2013) y MARIA PAULA GONZALEZ GORDILLO (Expte No 37752/2013) Publiquense edictos por 1 dia en el Cronista Comercial Buenos Aires, de junio de 2024. Dra. Maria Milagros Allende Secretaria



**AFIRMATIVO** COLUMN TO SELECT AND ADDRESS OF THE PARTY OF

provincias. Por eso algunos recibieron presiones también desde distintos sectores de sus distritos donde hay crecientes necesidades. Los más llamados fueron los radicales que votaron divididos.

Otra vez Santa Cruz es ejemplo de estas conversaciones, como la mayoría de las provincias. El diputado Sergio Acevedo se abstuvo en la votación en general de la Ley Bases aunque votó a viva voz en contra de Ganancias y "contra la traición" de los senadores peronistas que apoyaron como Carlos 'Camau' Espínola y Edgardo Kueider. José Luis Garrido, también de Por Santa Cruz, votó a favor de Bases mientras que fue el único de los 257 diputados que figuró como ausente cuando volvieron a incorporar el impuesto a las Ganancias.

Horas antes el gobernador Claudio Vidal agradeció "el apoyo incondicional" de Francos y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa) frente a la emergencia climática que afecta a la población y al sector agroganadero de Santa Cruz. El día después de la votación supervisó junto a los funcionarios el Hércules que Máximo Kirchner y Axel Kicillof pactaron una foto de unidad en medio de la crisis del PJ y el triunfo de Milei

Mauricio Macri reunió a las principales figuras del PRO pero excluyó al sector de Patricia Bullrich: no hay marcha atrás

trasladó mercadería e insumos para los damnificados por la nieve y el frío.

Los patagónicos rechazaron casi en su mayoría el capítulo de Ganancias. Hubo de esa región 15 votos en contra, incluso de la diputada chubutense del PRO Ana Clara Romero. La santacruceña Roxana Reyes (UCR) aguantó presiones nacionales y locales y se abstuvo. Además cuatro diputados de Hacemos Coalición Federal y ocho radicales -entre ellos Facundo Manes y Martín Tetaz-se sumaron al tándem negativo que engrosó Unión por la Patria y la izquierda.

Con el hecho casi consumado y la certeza de que las leyes salían, el catamarqueño Raúl Jalil dio un pequeño salto y se animó a acompañar al Gobierno nacional. Ganancias tuvo más votos a favor y también más en contra que en abril porque hubo menos ausentes y algunos cambios. Acompañaron los catamarqueños Fernanda Avila y Dante López (UP) mientras que se abstuvo la diputada y esposa del gobernador, Silvana Ginocchio. Jalil de todos modos no deja el PJ.

A diferencia de su predecesor, Javier Milei bien aprovecha cada triunfo político. Ya tenía preparada su siguiente jugada y apenas se sancionaron las leyes anunció el próximo paquete de reformas como anticipó hace un mes esta columnista.

También Mauricio Macrituvo intensa agenda esta semana. Y ya cerró definitivamente el capítulo Patricia Bullrich. Como dijo en el recinto el radical Rodrigo De Loredo ni la UCR ni el macrismo quieren cogobernar. Las risas del resto de las bancadas irritaron al jefe del bloque de la UCR que al día siguiente se sentó a dialogar con Macri. El expresidente tiene un plan y convocó al Congreso del PRO de cuya presidencia hizo excluir a Bullrich rompiendo un acuerdo. El "pronómetro" le marca saldo negativo a la ministra de Seguridad a quien no le perdonan sus decisiones inconsultas Ahora Macri busca alinear a las principales figuras y sumar otras nuevas para renovarse camino a la próxima elección.

En el PJ finalmente reapareció Máximo Kirchner con un discurso de ocho minutos y tono firme pero más moderado de lo habitual. Ya habló con Kicillof y aunque las tensiones persisten acordaron una foto de unidad en el acto por el 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón que tendrá lugar en la emblemática Quinta de San Vicente. Toda La Cámpora será esta vez de la partida.

El "peronómetro" también se activa para Cristina Kirchner que grabó una charla en el Instituto Patria con Pedro Rosemblant. Kicillof se preparaba para liderar el principal acto peronista hoy lunes pero ella se adelantó y le avisó que hablaría en el prime time del domingo.\_\_\_



# Finanzas & Mercados

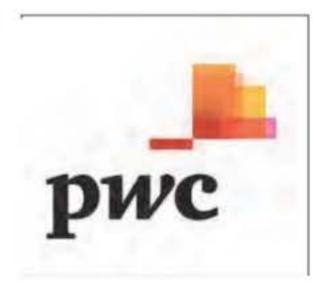

EL IMPACTO DE LAS NUEVAS REGLAS

# Se espera prudencia en los mercados después de los anuncios: domina espíritu wait and see

Los anuncios del viernes no tendrían impacto hoy en los mercados. En junio el real en Brasil se devaluó 6% y el peso en México el 7% lo que alimentó dudas. ¿Qué piensan operadores?

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Puntuapié del segundo semestre en mercados con multiplicidad de interrogantes en inversores. Hoy se testeará la reacción a los anuncios conjuntos del Ministerio de Economía y del BCRA con el fin de los pasivos remunerados en la entidad que conduce Santiago Bausili y su pase al Tesoro (ver aparte). No se trata de algo que impacte significativamente en el humor inversor aunque es un paso adelante en el camino hacia el levantamiento del cepo.

Las dudas sobre la Argentina, ¿son de origen exclusivamente doméstico? No. El contexto en emergentes se está
complicando: en junio el real de
Brasil se devaluó 6% contra el
crawling del 2% en la Argentina.
"En México, la elección de
Claudia Sheinbaum por un
margen mucho mayor al esperado le da espacio para avanzar
con reformas polémicas en
energía y otras áreas. El peso
mexicano cayó 7% a 18,32 y las
acciones perdieron 5% en el

mes. En Brasil, Lula volvió a tensionar con su Ministro de Economía por las reglas fiscales y hay incertidumbre por la sucesión en el Banco Central. Roberto Campos Neto se va a fin de año y el gobierno quiere reemplazarlo con una paloma. El real se devaluó 6% en junio", destaca el último informe de Econviews.

Un operador de un banco extranjero que prefirió el ano-

Hoy se dará a conocer la recaudación impositiva en junio. Luego vendrá la inflación. El famoso "wait and see" en acción.

nimato desdramatizó la situación al destacar que "la pérdida de reservas en esta época iba a pasar y lo conociamos todos. Los pagos de energia se dan vuelta, hay pagos de cupones. Llegamos aquí con acumulacion de u\$s 17.000 millones que ni el mas optimista lo imaginaba", dijo.

Consultado por El Cronista,

REAL TO A ARGENTIAL T

Caputo y Bausili plantearon una hoja de ruta que no cambia demasiado el panorama inversor.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, señaló que "lo que verdaderamente importa es que mejoren el activo, las reservas. Si el pasivo, sean pases, Lecap, letras de regulación o bonos, está en la calle Reconquista (por el BCRA) o en la calle Yrigoyen (por el Ministerio de Economía) es lo mismo para los mercados. Lo que importa es que haya respaldo para pagar". Advirtió además que "con cepo y este tipo de cambio eso no va a mejorar. Si a fin de año seguimos con este stock de reservas, el riesgo país no va a haber bajado y el temor a default va a crecer", indicó.

Se acerca el pago de la deuda

a bonistas el 9 de julio por la amortización e intereses del AL30 y el GD30 por u\$s 2100 millones. ¿Los reinvertirán? Por lo pronto, en el arranque de semestre hay prudencia. Hoy se dará a conocer la recaudación impositiva en junio. Luego vendrá la inflación. El famoso "wait and see" en acción.....



REUNIÓN DE CAPUTO Y BAUSILI EN EL BANCO CENTRAL

## Bancos esperan detalles de la nueva gestión de la liquidez con riesgo Tesoro



Para las 10,00 están citados los bancos a una reunión con el Banco Central.

Hubo respaldo de Adeba a las medidas anunciadas el viernes, que apunta a eliminar la emisión endógena de los pases pasivos. Esperan detalles de las tasas, programación y funcionamiento

\_\_\_ Ariel Cohen

\_\_ acohen@cronista.com

Para esta mañana a las 10,00 están citados los bancos a una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en donde los representantes del sistema financiero esperan recibir más detalles del corazón de la segunda etapa del plan de estabilización, como ambos funcionarios lo adelantaron el viernes por la tarde en conferencia de prensa.

De acuerdo con lo que ambos adelantaron, en este encuentro se analizará el esquema de traslado de los pases que colocaron los bancos en el Banco Central, que rinden una tasa de interés que implica una emisión endógena, a la órbita del Tesoro. Se instrumentará con una nueva Letra de Regulación Monetaria, emitida por el Tesoro y administrada por el Banco Central.

También se iniciará un diálogo acerca de una metodología sistémica para la liquidación de los "put", opciones que tomaron los bancos para garantizarse la compra por el Banco Central de bonos en caso de pérdida de mercado de los títulos de deuda del Tesoro. A juicio del Gobierno, es otra fuente potencial de emisión de moneda, el enemigo a desterrar en esta segunda etapa.

En cuando a la operatoria de traslado de pases al futuro instrumento del Tesoro regenteado por el BCRA, "suponiendo que la totalidad actual de pases migra hacia las Letras de regulación monetaria, el esfuerzo fiscal sería de unos \$ 0,8 billón extra mensual (\$ 0,5 billón de publicos y \$ 0,3 billón de privados) Sería \$ 1,3 billones promedio mensual, similar al superávit acumulado entre enero y abril",

Hasta ahora, los bancos entregaban liquidez a corto plazo pero el nuevo esquema será con Letras de Regulación Monetaria.

Los bancos cambiarán riesgo Banco Central por riesgo del Tesoro y la apuesta es a la reactivación del crédito. estimó en un posteo en la red X el analista financiero Salvador Vitelli.

#### EXPECTATIVA

"Las medidas anunciadas el viernes por el Luis Caputo y Santiago Bausili procuran fortalecer el balance del BCRA. Será el Tesoro, a partir de ahora, quien se hará cargo del pasivo remunerado del BCRA, que se generó por decisiones fiscales de los últimos 20 años. Esto requerirá un mayor esfuerzo fiscal hacia adelante", explicó Javier Bolzico, presidente de Adeba, la asociación de bancos de capital nacional.

"Un balance más sólido le dará al BCRA mejores instrumentos para cumplir con sus dos funciones fundamentales: preservar el valor de la moneda y, velar la liquidez y estabilidad del sistema financiero", subrayó el ejecutivo, quien indicó que, "los bancos, como siempre lo hacen, apoyan las medidas que mejoren la situacion de la economia y el país."

#### QUÉ CAMBIA PARA LOS BANCOS

En los bancos esperan encontrarse con detalles de la normativa que el presidente del Central anunció que se formalizaría en dos o tres semanas. "Quedó pendiente que expliquen cómo se instrumentará esta letra, cómo será el cupón que pague (las tasas), si será a plazos diversos, si se hará por etapas, o en cambio, se hará escalonados el traspaso de los pases a este nuevo instrumento", explicó un directivo bancario.

Hay dos puntos críticos con que llegarán hoy precavidos los bancos al encuentro en el Central. Por un lado, el cambio de riesgo en la migración de pasivos del Banco Central a los del Tesoro y por otro, la efectividad del mecanismo de liquidez. "En lo concreto, para los bancos lo que se desarma ahora es un esquema a un día de plazo en los pases y se tiene que reacomodar con una letra del Tesoro, que, aún no lo sabemos, pero tal vez tenga plazos diferentes, habrá que ver cómo lo instrumentan", advirtió.

Otro aspecto sobre el que hay dudas pero también sospechas de una solución es cómo se tomarán las nuevas letras en relación con los límites de exposición al sector público que hoy rigen en el sistema. "Seguramente serán computados como instrumento de regulación y lo dejen afuera", especulan en la banca.

En cuanto a la emisión que podrían generar los vencimientos de las letras, en el sector creen que, en definitiva, estará atada a la evolución de la demanda de dinero. Porque las entidades especulan con que, al vencimiento solicitarán o la renovación de las letras o, en caso de tener demanda de liquidez por parte del público, corporizada en mayor demanda de crédito. "Partimos de un nivel bajísimo, así que en caso de una recuperación, no sería difícil de instrumentar", explican.

MÁS DE 10%

### Los precios del dólar blue y MEP volvieron a duplicar a la inflación

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los dólares paralelos avanzaron con fuerza en junio. A pesar de las noticias positivas por el lado económico y legislativo, las cotizaciones alternativas del dólar aumentaron muy por encima de los niveles de inflación que estima el mercado, con lo cual siguieron recuperando parte de las caídas que registraron durante los primeros meses del año.

Incluso, en la jornada del viernes volvieron a operar alcistas, a pesar de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, con la reincorporación de los cambios sobre el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Los avances de la última jornada del mes se dieron en todas las referencias de la divisa. Llegaron hasta el 1% en el caso del MEP, que a través del GD30 quedó por encima de los \$ 1347, mientras el contado con liquidación (CCL) con Cedear subió 0,5% para situarse en \$ 1351. El informal, en tanto, aumentó otro 0,7% y se negoció en \$ 1345 en la punta de compra y \$ 1365 en la de venta.

De esta manera, en junio las cotizaciones paralelas del dólar acumularon incrementos nominales de hasta 11,5%, lideradas por las del blue. Por su parte, la cotización del MEP avanzó 10,7% durante el mes, mientras que el incremento acumulado del contado con liquidación fue de alrededor del 8,5 por ciento.

Los dólares paralelos superaron así a la inflación estimada por el mercado. A la espera del dato oficial por parte del Indec, las consultoras económicas privadas estiman que el mes pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 5% mensual. Es decir, menos de la mitad de lo que avanzó la cotización informal del dólar.

Los analistas del mercado señalan que tras los últimos incrementos las cotizaciones alternativas del dólar deberían empezar a estabilizarse, aunque estiman que la tendencia hacia los próximos meses debería alcista para recuperar parte de las caídas que registraron durante los primeros meses del año.



El fin de las restricciones cambiarias en el centro de la agenda de inversores

ARRANCA OTRA ETAPA PARA EL GOBIERNO

### Por qué la Ley de Bases no alcanzó para los inversores: la hora del cepo

A pesar de haber logrado el Gobierno sustentabilidad legislativa, los bonos y acciones argentinas cayeron el viernes. Los activos ya tenían incorporada la noticia y demanda más definiciones

### Mariana Shaalo

\_mshaalo@cronista.com

Los bonos y las acciones argentinas buscan más drivers para seguir subiendo pasada la sanción de la Ley de Bases. A saber, cuál es la hoja de ruta para salir del cepo, qué ocurrirá con las reservas y cuán sostenible es el equilibrio fiscal.

El Gobierno logró el jueves de la semana pasada la sanción de la Ley de Bases en el Congreso. A pesar de la aprobación de leyes claves para el Gobierno, los mercados reaccionaron el viernes en forma negativa.

Las acciones y bonos argentinos cerraron el viernes con mayoría de bajas, tanto en Wall Street, como en la bolsa porte-

Los bonos en dólares, que habían arrancado la jornada con subas moderadas, cerraron con mayoría de retrocesos. El riesgo país subió hasta los 1.456 puntos básicos. Las bajas de los títulos soberanos estuvieron lideradas por el Global 2035 (-

3,2%); y el Global 2038 (-2,6%).

El S&P Merval bajó 1,5%. Los principales descensos entre las acciones líderes fueron para Central Puerto (-4,1%), Grupo Financiero Galicia (-2,6%), y Telecom (-2,5%).

"Los ADR también operaron a la baja, liderados por Galicia (GGAL), YPF (YPF) y Central Puerto (CEPU) con pérdidas superiores a 3%", destacaron desde Rava Bursátil.

### **QUÉ ESPERA EL MERCADO**

Los analistas recalcan que el mercado ya había descontado la aprobación de la Ley de Bases en la valuación de los activos, ahora espera otros avances y ver cómo se posiciona el Gobierno para esta segunda etapa.

"Dentro de lo que es la Ley de Bases lo que más nos importaba para el corto plazo era el paquete fiscal. (La aprobación) nos quitó de un escenario mucho más disruptivo, con una crisis política que allá por mayo y abril estaba en la discusión", destacó el economista Martin

Polo, jefe de Estrategia de Cohen Aliados Financieros.

"Hay como una transición, en cuanto un modelo que era para afrontar la primera parte del año, donde las urgencias eran lo más importante. Ahora estamos viendo cómo sigue este modelo con otra agenda en el medio. La primera agenda buscaba evitar una hiperinflación, para empezar a ver ahora una economía más tranquila, pero con una dinámica del mercado cambiario que pone como eje cómo va a ser la salida del control de cambios", remarcó Polo respecto a lo qué viene, en un webinar.

"El mercado está empezando a ponerle precio a esa nueva Argentina, pero con una presión que nos corre que es la dinámica del sector externo", concluyó.

Para PPI, "más allá del texto definitivo de la Ley de Bases y del paquete fiscal, el mercado está volcado a cómo será la travesía hacia la normalización cambiaria en un contexto donde la acumulación de reservas del BCRA aflojó en el último mes, el flujo hacia adelante no es alentador y la brecha reaccionó ligeramente (47% desde 42,4% la semana pasada)".

"La decisión de esperar hasta agosto para ejecutar el recorte del impuesto PAIS (de 17,5% a 7,5%) abre al menos tres nuevos interrogantes. ¿Será una forma de suavizar la nueva ronda de aumentos de precios relativos que se esperan para esa fecha? ¿Buscan apaciguar la demanda de importadores ante la promesa de un tipo de cambio más favorable hacia adelante? ¿O será que dejan la puerta abierta para un cambio de régimen en esa fecha?", se preguntaron.

"Las posibles respuestas incitan al debate entre los traders y economistas (incluso puertas adentro), pero de lo que estamos seguros es que el Gobierno avanza en la dirección hacia la normalización cambiaria" destacaron en ese sentido.\_\_

PERÍODO DIFÍCIL PARA EL BCRA

### Tras el rojo de junio, las reservas se enfrentarán con un semestre tenso

**Enrique Pizarro** 

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Para el mercado cambiario. junio fue, hasta ahora, el mes más complicado de la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. Sobre todo, en materia de reservas. Ahora, el mercado espera nuevas señales por parte del equipo económico, aunque no se muestra muy optimista de cara al segundo semestre.

Tras las últimas ventas netas de reservas, por primera vez desde el cambio de administración el BCRA cerró el mes en rojo. El resultado tuvo lugar en medio de la temporada alta de liquidaciones, lo que preocupa al mercado. La fuerte caída de ingresos de divisas de otros sectores por fuera del agro, el mayor acceso a los importadores y las compras de energía hicieron que el BCRA cerrara junio con posición vendedora por u\$s 84 millones, no obstante haber comprado u\$s 17.200 millones desde diciembre.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que estaba previsto el balance de junio. El rojo se dio -afirmó-, porque "este invierno se adelantó, con un mayo más frío", lo que hizo que se importara más energía para calefaccio-

### PÉRDIDA PREVISTA

De acuerdo con Bausili, en lo acordado con el FMI estaba previsto que de julio a septiembre se pierdan reservas y en el último trimestre se recuperen. Estima que, si se tienen en cuenta lo habitual por estacionalidad, deberían en los próximos tres meses deberían perderse alrededor de u\$s 3000 millones.

El sector agroexportador asegura que quedan unos u\$s 15.000 millones por liquidar de esta campaña, que deberían ingresar entre julio y enero, aunque admiten que no hay claridad sobre el ritmo en el que sucederá.

Resaltan que el mayor incentivo que podría haber para que el complejo agroexportador incremente y acelere las liquidaciones de divisas es que el Gobierno implemente una unificación cambiaria una vez estén dadas las condiciones, ya que "habría un mercado más normal y activo".

### **MESES DIFÍCILES**

"El segundo semestre está complicado para las reservas. En julio y parte de agosto seguirán las bajas temperaturas, por lo que se va a mantener la demanda de divisas asociada a las importaciones de energía. Además, en julio la cosecha gruesa empieza a bajar su ritmo", afirma el economista Gabriel Caamaño.

A la vez, resalta Caamaño, hay que tener en cuenta que en julio y agosto hay compromisos del Tesoro: pagos a los bonistas y el mes siguiente, al FMI. Además, todos los meses, a partir de julio, habrá pagos de Bopreal. Por lo tanto, de haber cambios, "las reservas netas van a sufrir".

"Considerando un escenario algo optimista y con este esquema cambiario y monetario, en el segundo semestre el saldo de reservas podría ser neutro. Este escenario implicaría que aflojen con el dólar blend, cambien un

Los agroexportadores esperan que se aplique una unificación cambiaria para tener "un mercado más normal y activo"

El Gobierno prevé que en el tercer trimestre, entre julio y septiembre, se perderán unos u\$s 3000

millones

poco el crawling peg, corrijan las tasas y entren divisas tras la Ley Bases", señala Pablo Repetto, de Aurum.

Repetto advierte que dicho escenario tiene riesgos de ser corregido muy a la baja si el Gobierno mantiene el "atraso" cambiario, saca el Impuesto PAIS sin corregir el tipo de cambio y el rendimiento de las tasas de interés se mantiene en niveles cercanos a los actuales.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, destaca que el acuerdo con el FMI contempla para el período de julio a septiembre una posición vendedora del BCRA de hasta u\$s 55 millones por jornada. Debido a la "apreciación cambiaria", el economista coincide con esta proyección.

Sin embargo, de acuerdo con Caprarulo, la proyección "no deja de ser un ejercicio teórico". Faltará ver cómo harán Caputo y su equipo económico para contener las expectativas del mercado respecto a un inminente salto devaluatorio, lo que complica aún más el escenario.\_\_

CAÍDA DEL CONSUMO

### Nuevo modelo: crece el pago con QR, pero se gira menos dinero

Los pagos con QR siguen popularizándose en la economía, pero en mayo se redujo el monto transaccionado, que subió a \$522.200 millones. La cifra es 21,4% en la comparación interanual

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

Los pagos con QR siguen creciendo en la Argentina, pero cayó el monto del dinero transaccionado. En mayo se efectuaron 49,7 millones de transferencias, de las cuales el 84,6% se iniciaron con QR interoperables. Según el Banco Central, eso representó 42 millones de pagos, representando un crecimiento interanual de 297,3%.

Pese a esa mayor cantidad de operaciones, el dinero pagado fue inferior al del año pasado, reflejando una caída del consumo y del poder adquisitivo. Ascendió a \$ 522,2 mil millones, reflejando un desplome del 21,4 % interanual.

Si bien el BCRA había explicado en abril que esa caída estaba explicada porque las transacciones PCT con credenciales de tarjeta de débito en comercios habían migrado al canal tarjeta de débito, en mayo también se desplomaron estas últimas.

Al respecto, se efectuaron 236,2 millones de transacciones con tarjetas de débito por \$ 3,4



En la primera quincena de julio los QR serán 100% interoperables.

..

En mayo el 84,6% de las transferencias se iniciaron con QR interoperables, mientras que 15,4% fueron con token.

Mercado Pago explicó que está extendiendo la interoperabilidad de manera progresiva a todos los comercios de su red. billones, con variaciones del 22,7 % interanual en cantidades y del -8,2 % en montos.

A días de que el sistema se abra a pagos con tarjetas de crédito, los argentinos siguen utilizando los códigos QR. Apenas 15,4% de las transferencias fueron realizadas con token o claves aleatorias.

En total, se registraron en mayo transferencias inmediatas push por \$ 36,8 billones, mientras que hubo operaciones por u\$s 2.005,5 millones.

Las estadísticas de mayo no incorporaron los pagos con tarjeta de crédito con QR interoperable, que fue implementado a principios de junio, pero no aún no se extendió a todos los comercios del país. La interoperabilidad total ocurrirá en la primera quincena de junio. Mercado Pago, el jugador con la red más amplia de QR, pidió postergarlo para readecuar su ecosistema.

Hoy ya se puede pagar con tarjeta de crédito con QR en McDonald's, Frávega, Open 25, Farmacity, Mostaza y Supermercados DIA, entre otras cadenas, según lo acordado entre Modo y Mercado Pago.

"El objetivo es prender un 100% de la red próximamente. Se está encendiendo de manera progresiva y monitoreando que todo funcione correctamente. Cualquier rollout tecnológico que privilegia que el usuario no tenga problemas, es progresivo y lleva semanas. Esto es normal y parte del proceso. No hay demoras", explicaron desde Mercado Pago.

Desde la vereda de enfrente, dudan sobre los motivos de la postergación. "No es un tema técnico. Los niveles de aprobación están en los términos adecuados. Me parece que Mercado Pago quiere preparar su ecosistema", reveló otra fuente involucrada en las negociaciones.



De lunes a viernes un nuevo capítulo para vos.



Podcast Economía al día

El Podcast de El Cronista, que todas las mañana te cuenta qué pasa y te hace la economía más fácil.











Lunes 1º de julio de 2024 El Cronista

### Negocios



### Cayeron las ventas de autos

En junio, se patentaron 29.878 vehículos, un 25,5% menos que un año antes y 14,1% por debajo de mayo. El primer semestre acumuló una caída del 22,6%, a 182.399 unidades, informó Acara.

### Marcos Bradley,

Director General de Syngenta Latinoamérica Sur

## "Hay muchísimo más que podríamos hacer en el agro que está esperando que haya leyes y seguridad jurídica"

El número uno de la empresa de tecnología para el agro habló sobre la ley de semillas, las oportunidades de Argentina y las nuevas formas de producción

#### LPALABRA DE CEO

\_\_\_ Juliana Monferrán \_\_\_ jmonferran@cronista.com

on una mirada de largo plazo muy propia del sector, Marcos Bradley, número uno de Syngenta desde hace un año y medio hace foco en lo cambios qué necesita el agro para seguir creciendo, insiste, como hace años lo vienen haciendo, en la necesidad de un cambio en la ley de semillas y hace foco en una nueva forma de producir centrada en el cómo, más allá de producir más.

### −¿Cómo está el sector hoy?

-El agro tiene una particularidad, no necesita de mucho más que el clima para generar divisas. Pero, eso es el nivel básico que es a lo que estamos acostumbrados: es un sector que siempre siembra, siempre cosecha e invierte. Y como tenemos las condiciones que tenemos naturalmente y los productores fantásticos que son resilientes, que laburan y que se la juegan; el sector siempre produce y siempre aparece en los momentos de crisis. Ahora, hay toda otra parte donde todavía está la oportunidad eterna de la Argentina.

### −¿No nos subimos a esa oportunidad todavía?

–Creo que todavía no, tenemos muchísimo para hacer. Hoy justo leí un artículo que hablaba de la producción de carne porcina que está en crisis. Nosotros hicimos maíz y exportamos maíz y exportamos soja, si pudiéramos tener condiciones de estabilidad de leyes, de planificaciones de largo plazo y una infraestructura que nos de seguridad de invertir en el país, la capacidad de transformar los granos de maíz y soja en carne de cerdo o de pollo, por ejemplo, es clarísima.

### —O sea, que dejen de ser un commodity para darla valor agregado

-Exacto, eso genera valor a la producción, genera empleo, genera industrias y genera desarrollo sobre todo en el interior. Hoy el agro es un gran motor para el desarrollo del interior, pero en la zona más productiva agrícola que es la que, además, ya está más desarrollada porque el agro hace años la está desarrollando. Pero, a diferencia de otros sectores de los que se habla mucho hoy como el minero, el agro no requiere de inversiones de billones de dólares para empezar. El agro es hoy y va a seguir siendo el motor de la economía, creo que el único sector comparable es el oil & gas, donde hoy están hechas inversiones como para generar mucho crecimiento e ingresos. Hay muchísimo más que podríamos hacer en el agro que está esperando que haya leyes y seguridad jurídica. El agro es un negocio de largo plazo y, por ejemplo, el hecho que no tengamos una ley que garantice la propiedad intelectual para la inversión de mejoramiento genético vegetal hoy ya son un pérdida de competitividad para el sector.

### —Esa es la gran diferencia con Brasil...

—Es una diferencia enorme. Si mirás los rendimientos históricos de la Argentina en soja, por ejemplo, están estancados hace muchos años y países como Paraguay o Brasil nos fueron superando en su rendimiento promedio anual por el mejoramiento genético vegetal.

### −¿Hoy cuál es el rendimiento promedio de la Argentina?

 Estamos en 3000 kilos hace muchísimos años y Brasil viene "El no tener una ley que garantice la propiedad intelectual para el mejoramiento genético hoy ya es un pérdida de competitividad para el sector"

"En la Argentina, el rendimiento promedio es de 3000 kilos hace muchísimos años y Brasil crece al ritmo que da la mejora genética, que es del 1% o 2% anual"

"Hasta ahora lo que importaba era producir cada vez más. Eso está cambiando y ahora lo que empieza a ser cada vez más relevante es cómo se produce"

creciendo al ritmo que da la mejora genética, 1%, 2% anual o medio punto porcentual anual. Paraguay acompaña bastante en ese camino y nosotros estamos estancados en el rendimiento.

### −¿Esto es por falta de inversión?

—El mejoramiento genético vegetal en las autógamas como la soja y el trigo, donde no hay una ley que defienda la propiedad intelectual, no se hace. Entonces, hoy estamos con una base genética antigua.

### −¿Y una Ley de Propiedad Intelectual qué cambiaría?

—Desbloquearía un montón de cosas en el largo plazo. En el mejoramiento necesitás como mínimo cinco años para lanzar una variedad vegetal nueva. Pero si tenés inversiones sostenidas en el tiempo, vas mejorando sostenidamente, más allá que las variedades tienen que ser adaptadas. La agricultura tiene algo que es global, pero, a la vez, es muy local.

#### −¿Hoy por hoy las inversiones que se están haciendo son de mantenimiento?

—Sí, de mantenimiento, de base. Se mantiene lo que hay, se prueban variedades que están en otros lugares y funcionan y se ve cuál funciona acá; no se hacen desarrollos específicos para Argentina. Y como tenemos buenas condiciones naturales y productores que saben hacer las cosas el sector sigue siendo competitivo. Además, lo que producimos tiene una demanda que no se va a terminar. Entonces, eso también ayuda a que el sector continúe: el mundo va a demandar cada vez más más alimentos y de mayor calidad.

### −¿Aunque sea un commodity?

-Aunque sean commodities, claro que sí, de hecho hay muchos países a los que le sirven nuestros commodities. Tenemos que dar el paso hacia los productos más elaborados, pero China compra grano de soja argentino que le sirve para conservarlo por mucho tiempo por las particularidades que tiene nuestro grano y ahí también está nuestra oportunidad.

#### −¿Pudimos tomar la oportunidad que nos dejó Ucrania?

—Sí, pero son oportunidades de precio, suben los precios y se captura valor, punto. No hay producción adicional porque no tenemos más superficie, ni más posibilidades porque no podemos aumentar nuestra producción de trigo en un 60, 70%.

### −¿Ese rendimiento se podría mejorar con inversiones?

—Sí, pero lleva tiempo. No podemos decir el año que viene vamos a duplicar la producción de trigo. Por eso hablamos de políticas sostenidas de largo plazo que generen un ambiente para esas inversiones que llevan mucho tiempo. Y, además, está toda la industria que viene atrás. —El tema de la Ley de propie-

#### —El tema de la Ley de propiedad intelectual viene de hace años, ¿con este gobierno ya se habló del tema?

 La ley de semillas que tenemos es de los '70. Este gobierno lo que muestra es una cercanía a las empresas, pero para nosotros un gobierno es corto plazo. Nuestros horizontes de planificación son mucho más largos y el compromiso de Syngenta con Argentina es mucho más largo, es para siempre. No hay un lugar mejor donde estar. Argentina es el tercer mercado global de Syngenta, después de Brasil y EE.UU., y estamos en 100 países. Si vas a estar en la Argentina estar en el agro está buenísimo. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor, pero hoy estamos súper entusiasmados con lo que se viene y el mer-

**Negocios** 19 El Cronista | Lunes 1º de julio de 2024



Bradley, que es Ingeniero agrónomo y cuenta con un MBA, ingresó a Syngenta en 2008 y desde enero de 2023 lidera la compañía

cado de agro en Argentina en estos últimos años creció mucho. -¿Cómo creció si me decís que está estancado?

-Son cuestiones de mercado globales: suben los precios de los commodities en China o la producción de glifosato por la pandemia...

### -¿Es decir crece por precio, no por volumen?

-Sí, en volumen el mercado se mantiene y va cambiando de tecnología y hay segmentos del mercado que se hacen crecer: nosotros lanzamos fungicidas e insecticidas nuevos y entonces se empiezan a usar productos que antes no se usaban.

El área de cultivo en la Argentina no crece hace mucho tiempo. Se va moviendo, no hay más superficie agrícola en Argentina no, pero el rendimiento de la superficie que hay tampoco no lo que cambia es un año se llama más trigo también encima de maíz, entonces eso va moviendo el valor de mercado. El de la soja es bastante estable, pero maíz, girasol y trigo que son mercados más cambiantes, van moviendo esos valores relativos.

### −¿Y en el caso de ustedes?

-Nuestro objetivo es lograr que el productor use más tecnología para producir más. Entonces cuando un productor tiene, por ejemplo, una perspectiva de un buen negocio por delante y se enfoca en obtener el máximo rendimiento, invierte en tecnología y eso es lo que empuja nuestro negocio. Pero nosotros lo que queremos es tratar de maximizar los rendimientos en la superficie agrícola que tenemos y con el uso de insumos que hay.

Y un cambio grande que tenemos en estos últimos años es que, si bien desde 2013 tenemos prioridades de sustentabilidad, desde hace dos años es que la sustentabilidad pasó a ser parte de la estrategia del negocio. No es que tenemos nuestra estrategia de negocio y, además, hacemos esto de sustentabilidad.

La sustentabilidad pasó a estar adentro de la estrategia del negocio y lo que buscamos es producir más alimentos con menos insumos y por eso necesitas insumos de alta tecnología para maximizar la producción por hectárea y tener el menor impacto ambiental posible. Si nosotros lanzamos un producto que en vez de aplicarlo cuatro veces y que te dure dos días tenés que aplicarlo una vez, que es preventivo, que tiene un espectro enorme de control y que entonces usa menos ingrediente activo por hectárea para obtener un mejor resultado, eso es lo que queremos es decir, cuando decimos que hacemos más rendimiento con menos.

Y eso es Virantra, un insecticida que lanzamos hace 2 años, un ejemplo claro de innovación. Hace 15 años que no se lanzaba un producto nuevo en insecticidas en la Argentina. Este producto se desarrolló en la Argentina las etapas finales, que son unos cinco años, como se hace siempre y Argentina es el primer mercado en el mundo en el que

se lanza. Argentina tiene esa capacidad de innovar y de lanzar primero; los últimos cinco o seis lanzamientos mundiales más importantes que tuvo Syngenta se hicieron en Argentina primero. Entonces, esa ventaja, que le trae tecnología a los productos argentinos antes que a nadie, está buenísima y en ese producto en particular es una historia linda porque antes tenías un producto para una plaga y el tiempo que duraba ese producto en el cultivo era cinco días, y el nivel de peligrosidad ese producto era banda azul o amarilla. Y nosotras lanzamos un producto banda verde, la más amigable con el medio ambiente, sirve para un montón de plagas y tiene un tiempo de aplicación que dura 45 días. Eso es lo que buscamos en un producto nuevo. -¿El productor lo adopta fácilmente?

-El productor es más cauto en adoptar tecnología porque sus ciclos productivos son anuales. Es decir, toman la decisión de

qué fungicida o qué insecticida usar en soja, por ejemplo, una vez al año y el riesgo que tienen en esa decisión es su ingreso total anual entonces. Por eso se dice que los productores son conservadores, es que el riesgo es altísimo porque después de eso, dependen del clima y del precio internacional de los granos.

El desarrollo de nuevo producto lleva unos 15 años, los últimos cinco años se prueba a gran escala en Argentina, en los últimos dos años son con productores que lo van probando. Pero después un productor que hace 1000 hectáreas, prueba en 300 ha. Si le va bien al año siguiente lo usa para las 1000. Las curvas de adopción de las tecnologías nuevas siempre son así, pero ese tipo de ejemplos están buenos porque vamos llevando el mercado y el negocio hace ser más sustentables. Hasta ahora lo que importaba era producir más y ahora lo que empieza a ser cada vez más relevante es cómo se produce.\_\_\_



COLOCACIÓN DE ON

### Fondos para proyectos eólicos y solares

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó su 14º Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a US\$ 60 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de US\$ 20 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de US\$ 90 millones. De

esta manera, los fondos recaudados serán destinados para impulsar distintos proyectos solares y eólicos.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de US\$60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103.1%, lo que implica un rendimiento del 0.4%. La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV.\_\_\_

### INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Con la presencia de Martín Zuppi, Director General de **Stellantis** Argentina, y Glauber Fullana, Vicepresidente de Producción en América Latina, el grupo celebró la fabricación del Fiat Cronos número 400.000 en su planta de Ferreyra, provincia de Córdoba. Con participación cercana al 10% del mercado total, ostenta el título de ser el vehículo con la mayor integración de componentes nacionales.\_\_\_



El Fiat Cronos se produce desde 2018



Los créditos son a tasa fija

### CRÉDITO PARA AGUINALDO

Santander Argentina lanzó una nueva línea de créditos destinados a ayudar a las PyMEs en el pago de aguinaldos, con una tasa fija del 34,2% y la posibilidad de devolución en hasta 12 cuotas. Este nuevo producto se suma a las opciones de financiación que el banco ya ofrece para capital de trabajo e inversiones en eficiencia energética, además de soluciones de cobros y pagos, así como asesoramiento en comercio exterior., beneficiando a más de 105.000 pymes.\_\_\_

### MISIÓN COMERCIAL

Luigi Bosca participó de "A taste of Excellence", una misión comercial al Reino Unido impulsada por la organización Destino Argentina y la Cámara de Comercio Británica Argentina. Carolina Macaya, Gerente de Hospitalidad de Finca El Paraíso, presentó la propuesta de experiencias que ofrece la finca, en Mendoza, para disfrutar de la gastronomía y los vinos emblemáticos de la bodega en sintonía con la naturaleza.\_\_\_



Luigi Bosca presentó sus vinos

#### LABORATORIOS RAFFO



Claudio Beramendi, nuevo gerente general de la farmacéutica

Hasta ahora, era el VP de Oncología y Enfermedades Raras para América latina de la firma. Sucederá a Jorge Belluzzo, quien desempeñó la posición durante más de dos décadas y comunicó su retiro para fines de año.\_\_

#### ADEERA



Edgardo Volosin, reelegido por unanimidad como presidente

Asumirá por segundo período consecutivo. Los vicepresidentes son Horacio Nadra (Edet), Juan Carlos Blanco (Edesur), Claudio Puértolas (Epec), Marcelo Cassin (Epesf) y Fernando Pini (Edes).....

### L'ORÉAL



Ángeles Gnecco, gerente general de la división Productos de Gran Público

Con más de 15 años en la empresa, donde comenzó como pasante, ascendio' hasta ser, desde 2019, directora de Marketing de las cuatro marcas de la división: L'Oréal París, Maybelline, Garnier y Vogue...

### HOLCIM



Soledad Rodríguez, flamante gerente de Disensa en la Argentina

Licenciada en Comercialización (UADE), tiene un posgrado en Macroeconomía y Política Económica (UCA). Previo a sumarse a Holcim Argentina, ocupaba el rol de jefe de Retail Metropolitano en YPF.\_\_\_



### **SEGURO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS**

Galicia Seguros presentó su propuesta Solución Integral Pymes, con el fin de brindarles apoyo en la gestión de riesgos y con productos de financiación directa para que puedan enfocarse en desarrollar su actividad económica. Entre los principales servicios que brinda la cobertura integral se destacan: incendio edificio y contenido (mercadería, maquinarias, etc.), robo, cristales, todo riesgo equipos, electrónicos fijos, notebook y responsabilidad civil. Además, ofrece una serie de coberturas adicionales por pérdida y/o falta de frío, robo de valores en tránsito y en caja, entre otros.\_\_\_



### **CAMPAÑA DE PREVENCIÓN**

MetroGAS lanzó una campaña de concientización que busca generar un fuerte impacto sobre las graves consecuencias que puede causar la inhalación de monóxido de carbono por una instalación deficiente y/o el mal funcionamiento de los artefactos instalados en las casas. La campaña cuenta además con la interpretación a lengua de señas realizada por una persona sorda. Se aconsejs revisar periódicamente la instalación con un gasista matriculado; no obstruir las rejillas de ventilación de los ambientes; y controlar que el color de la llama de los artefactos como la cocina, el calefón o la estufa sea azul. Más en www.metrogras.com.ar\_\_



### **FINANCIAMIENTO PARA PYMES**

PedidosYa reafirmó su compromiso con las pymes a través de "Pedidos Ya Créditos". Se trata de un sistema de financiamiento online diseñado para apoyar a emprendedores y pymes que operan en la plataforma, brindándoles una alternativa más ágil y accesible a los servicios ofrecidos por entidades bancarias tradicionales. A la fecha, lleva otorgados más de 9.000 préstamos por más de u\$s 11 millones en Argentina, que han permitido a numerosos comercios, particularmente restaurantes, kioscos, almacenes y pequeños supermercados, fortalecer y expandir sus operaciones comerciales.\_\_\_

21 El Cronista | Lunes 1º de julio de 2024

# Info Technology



### SpaceX logró un contrato clave con la NASA

La compañía de Elon Musk creará la nave que destruirá la estación espacial internacional al final de su ya extensa vida útil



Los usuarios de los dispositivos Amazon Fire TV Stick podrán disfrutar de los juegos de Xbox Game Pass

SE EXPANDEN LOS JUEGOS EN LA NUBE

## Xbox y Amazon sellaron alianza histórica para el mundo del gaming

Microsoft anunció que su servicio Xbox Game Pass estará disponible en los dispositivos Fire TV Stick de la empresa creada por Jeff Bezos. Así, los usuarios podrán acceder a juegos en la nube

Adrián Mansilla

amansilla@cronista.com

La batalla por el mercado de los videojuegos dio un giro inesperado y de magnitud a fines de la semana pasada, cuando Microsoft confirmó que los juegos de Xbox se integrarán a la plataforma online de Amazon.

Gracias al acuerdo, los usuarios de los dispositivos Fire TV Stick de Amazon podrán acceder al servicio de videojuegos Xbox Game Pass y, mediante el pago de la suscripción correspondiente, acceder a un amplio catálogo de videojuegos.

Esto implica que ahora millones de personas podrán acceder a los juegos de Xbox sin necesidad de tener una consola.

"La app de Xbox estará disponible pronto en los Fire TV Stick Max (2023) y los Fire TV Stick 4K (2023)", anunció Microsoft, que destacó: "Para las personas que se inician ahora en el mundo de las consolas, o aquellos que buscan otra forma de jugar, esta es una gran opción a bajo costo, cómoda y portátil para disfrutar de una inmensa biblioteca de juegos increíbles".

El servicio Xbox Game Pass Ultimate ofrece más de 380 juegos de alta calidad que se ejecutan en la nube

La plataforma online Xbox Game Pass de Microsoft ya alcanzó los 34 millones de usuarios en todo el mundo

#### MICROSOFT APUESTA A LA "MA-GIA" DEL GAMING EN LA NUBE

Si bien los dispositivos Amazon Fire TV Stick no tienen la potencia para ejecutar videojuegos, no la necesitan, ya que solo se encargarán de reproducir la imagen y el audio mediante streaming, y todo el procesamiento se realizará en los potentes servidores de Microsoft.

Esto es lo que se conoce como "cloud gaming", un servicio que Microsoft ya venía ofreciendo en su suscripción Xbox Game Pass Ultimate. Este servicio permite disfrutar de los juegos en la nube en equipos como PC, notebooks poco potentes, celulares o tablets Android, navegadores de Internet y hasta en algunos televisores Samsung posteriores al año 2020.

Actualmente, Microsoft ofrece más de 380 juegos en su biblioteca de títulos disponibles en la nube y, tras el acuerdo con Amazon, eso podría potenciarse incluso más. Y el servicio tiene un costo de 16.99 dólares mensuales en los Estados Unidos, similar a lo que hay que pagar por la suscripción estándar de Netflix, que está en u\$s 15,49.

Microsoft señala que, para usar la nueva opción, los usuarios necesitarán solamente un Fire TV stick compatible y un gamepad Bluetooth, que puede ser uno de Xbox u otro.

#### **REVIVIR EL MERCADO GAMER**

Microsoft reveló en febrero pasado que el número de los suscriptores a su servicio Xbox Game Pass alcanzaba un total de 34 millones. Se trata de una cifra muy significativa, pero que en los últimos años no mostró un crecimiento fuerte.

De hecho, según un análisis de la consultora Circana, el gasto en suscripciones de juegos solo se incrementó un 1% interanual en marzo de este año. Y en 2023 solo había crecido un 2%, lo que no muestra una tendencia demasiado favorable.

"Hasta ahora ha resultado muy difícil encontrar nuevos abonados más allá de los propietarios de consolas", evaluaron los analistas. Justamente, eso es a lo que apunta Microsoft con su alianza con Amazon.

El estancamiento también afecta a otras propuestas que están en el mercado. La más fuerte de ellas es PS Plus, un servicio que ronda los 50 millones de usuarios en el mundo. ¿Realizará algún movimiento Sony para extender su propuesta de juegos? Los próximos meses serán claves para saberlo.

Por otra parte, con su nueva estrategia Microsoft busca revertir la situación desfavorable que vive en el mercado de las consolas, donde las ventas de PlayStation 5 superan con holgura a las de las últimas Xbox.

Durante 2023 se vendieron en todo el mundo 22,5 millones de consolas PlayStation 5. En tanto, de las Xbox Series X/S solamente fueron adquiridas 7,6 millones de unidades. Esto es una diferencia de casi el triple a favor de Sony.

El desempeño de la consola Xbox en sus diferentes variantes cayó incluso por debajo de la Nintendo Switch, de la que se vendieron 16,4 millones el año pasado. Claro que la consola de Nintendo pertenece a otro segmento: es menos potente y ofrece juegos más casuales, además de haber sido lanzada en 2017, tres años antes que la PlayStation 5 y la Xbox.\_\_\_

Lunes 1º de julio de 2024 El Cronista

### Financial Times



### Donación récord de Warren Buffett

Buffett se comprometió a donar u\$s5300 millones en acciones de Berkshire Hathaway a la Fundación Bill y Melinda Gates y otras cuatro organizaciones, su mayor donación anual desde 2006.

LA ECONOMÍA SE EXPANDIÓ 33% SOLO EN 2023

# Un megaproyecto de Exxon podría convertir a Guyana en el último petroestado del mundo

La oposición y los sindicatos temen que la riqueza generada por el desarrollo de un reservorio petrolero offshore pasará por alto a la población y terminará causando más daños que beneficios

\_\_\_ Jamie Smyth \_\_\_ Joe Daniels

Dentro de un anodino edificio de oficinas de seis pisos en una calle residencial en Georgetown, la capital de Guyana, un equipo de ejecutivos de ExxonMobil está trabajando para expandir uno de los mayores desarrollos de petróleo offshore de la historia.

El gigante energético estadounidense y sus socios, Hess y el grupo chino Cnooc, ya han descubierto alrededor de 11 mil millones de barriles de petróleo en el Bloque Stabroek, un vasto reservorio de petróleo a unos 190 kilómetros de la costa del país sudamericano.

Se ha autorizado una inversión de más de u\$s 55.000 millones para extraer poco menos de la mitad de las reservas, pero tras realizar más descubrimientos, el consorcio está aumentando la producción.

"La forma en que hemos podido progresar tan rápidamente desde el descubrimiento hasta el desarrollo y producción es de un enorme valor para Guyana", dice Alistair Routledge, presidente de ExxonMobil en Guyana. "Podría aportar más de u\$s100.000 millones al país".

Uno de los países más pequeños de Sudamérica, Guyana no tenía industria de hidrocarburos antes de los descubrimientos en Stabroek. El prometido beneficio financiero podría crear uno de los últimos petroestados del mundo, justo mientras los líderes globales están prometiendo alejarse de los combustibles fósiles.

El desarrollo de campo ya está generando un rápido crecimiento en un país pobre; la economía de Guyana se expandió un 33% incluso después de la inflación el año pasado, y el FMI prevé un aumento similar este año. Los activistas medioambientales han calificado el proyecto como una "bomba climática" y señalan estudios que sugieren que el calentamiento global y el aumento del nivel del mar podrían sumergir Georgetown, que se encuentra en una zona baja, para 2030.

Hay preocupaciones entre los grupos de derechos civiles y humanos, los sindicatos y los políticos de la oposición de que la riqueza generada por el auge petrolero de Exxon pasará por alto al público en general y causará más daño que beneficio.

Los politólogos y economistas llaman a esto la maldición de los recursos: la extracción de minerales recién descubiertos infla la moneda local, debilita la industria local y fomenta la división social y la corrupción.

Los críticos dicen que el acuerdo de reparto de producción firmado por el gobierno anterior en 2016 es excesivamente generoso para las empresas, una opinión compartida por el FMI. También hay preocupaciones de que Exxon está demasiado cerca de la administración actual, liderada por el presidente Irfaan Ali, y está pasando por alto las leyes ambientales.

El boom ya está aumentando los precios locales, poniendo presión en los hogares en un país donde casi la mitad de los 800.000 habitantes todavía viven con menos de u\$s5,50 al día, la definición del Banco Mundial de pobreza para un país como Guyana. El paro de docentes está llegando a su cuarto mes y otros sindicatos del servicio público también están amenazando con interrupciones, argumentando que sus afiliados no pueden sobrevivir con "salarios de hambre".

Hay precedentes inquietantes de la maldición de los



Los críticos del proyecto petrolero en Guyana alertan sobre 'la maldición de los recursos'. BLOOMBERG

recursos. Mobil, que Exxon adquirió posteriormente, descubrió petróleo frente a Guinea Ecuatorial en 1995; el boom de tres décadas que siguió enriqueció a la familia gobernante del país africano central, pero la mayoría de su población siguió sumida en la pobreza.

Décadas de producción petrolera en Venezuela, vecino de Guyana, dieron paso a la mala gestión económica, la corrupción y el autoritarismo. El líder socialista del país, Nicolás Maduro, está reflotando un reclamo histórico sobre una provincia guyanesa que incluye parte de Stabroek.

### "EXXON NO ES TU AMIGO"

Desde que comenzó la producción de petróleo a fines de 2019, un boom de la construcción ha cobrado ritmo en Georgetown, una ciudad conocida por sus calles arboladas, su red de canales de irrigación y su arquitectura colonial.

Varios hoteles de lujo están empezando a tomar forma, están surgiendo centros comerciales con Starbucks y Hard Rock Cafe, y Exxon está construyendo una sede corporativa de u\$s160 millones en las afueras.

Construir una industria petrolera desde cero ha creado empleos locales, dice la compañía, con 6200 guyaneses apoyando las actividades de ExxonMobil Guyana y sus contratistas a finales del año pasado. Desde 2015, la compañía ha pagado u\$\$1,49 mil millones a proveedores basados en Guyana, ayudada en parte por las leyes de contenido local aprobadas en 2021.

Uno de ellos es Robin Muneshwer, director ejecutivo de un prominente conglomerado local y propietario mayoritario de Guyana Shore Base Inc, que ganó una licitación para suministrar las plataformas petroleras offshore y ahora emplea a más de 900 personas para operar grúas, barcos y otros equipos.

Muneshwer dice que el Gobierno es consciente de los riesgos de la maldición de los recursos y está utilizando el dinero del petróleo sabiamente para diversificar la economía. El verdadero peligro es asegurarse de que partes de la población no queden atrás y que el sector de recursos no desplace a otras partes de la economía local, añade.

Los académicos dicen que las autoridades de Guyana están en una carrera contra el tiempo para demostrar que los ingresos del petróleo se compartirán equitativamente con el público y no serán mal utilizados por los

políticos.

"Cuando los países obtienen grandes ingresos petroleros, sus gobiernos tienden a volverse más corruptos, menos responsables y se vuelve cada vez más raro tener elecciones libres y justas", dice Michael Ross, profesor de ciencia política en UCLA.

Señala que el Gobierno debe negociar con una corporación cuyo flujo de caja el año pasado fue más de tres veces el PBI de Guyana y que tiene una gran experiencia en negociar contratos complejos.

"Exxon no es tu amigo", dice Ross. "Quieren que pienses que lo son, pero no lo son. Son un socio comercial para su propio beneficio, con enormes ventajas



en la mesa de negociaciones".

Los riesgos para la democracia de 32 años de Guyana fueron destacados en las últimas elecciones generales de 2020, cuando el presidente en funciones en ese momento, David Granger, se negó a renunciar luego de que un recuento de votos mostrara que había perdido por poco. Solo la imposición de sanciones estadounidenses obligó al oficial militar retirado a dejar el poder en medio de brotes esporádicos de violencia en una nación dividida entre personas de ascendencia africana, india e indígena guyanesa.

Las próximas elecciones están previstas para 2025 y los partidos de la oposición ya están poniendo los ingresos petroleros, el cumplimiento del consorcio con la ley guyanesa y las preocupaciones sobre la maldición de los recursos en el centro de sus campañas.

"Tenemos que sacar más partido de estos recursos petrolíferos", dice Aubrey Norton, líder de la oposición oficial en Guyana. "Dentro de los primeros 100 días, buscaremos y nos sentaremos con Exxon para asegurar que el pueblo de Guyana se beneficie".

Un fallo de la Corte Suprema el año pasado requirió que el consorcio proporcionara una garantía financiera "ilimitada" para cubrir el costo de cualquier derrame de petróleo, según Norton. Exxon ha acordado desde entonces depositar una garantía de u\$s2 mil millones en espera del resultado de una apelación.

Melinda Janki, una exabogada de BP que ha promovido
cambios en partes de la constitución de Guyana relacionadas
con el medio ambiente, está litigando el caso de seguros y varios otros. Afirma que los reguladores ambientales y el Gobierno se están negando a
responsabilizar a Exxon,
arriesgando un desastre ambiental y financiero para el país.

"Estas [plataformas de perforación] son operaciones muy peligrosas. Están produciendo petróleo por encima de los límites establecidos en las evaluaciones de impacto ambiental", dice Janki.

Exxon niega las afirmaciones de Janki, diciendo que nunca pondría en peligro la seguridad y que sus instalaciones offshore pueden operar "por encima de la capacidad de diseño" y lograr producción adicional de manera segura tras revaluaciones o estudios de eliminación de cuellos de botella.

Pero la abogada ha jurado seguir luchando contra el consorcio y el Gobierno, argumentando que el acuerdo alcanzado entre las partes "vendió nuestro patrimonio".

Los analistas de Wall Street consideran el acuerdo de reparto de producción firmado en 2016 como "el mejor acuerdo petrolero de la historia moderna" debido tanto a la escala del recurso como a los términos. Los consultores de Wood Mackenzie pronostican que Exxon y sus socios generarán u\$s135 mil millones en ganancias entre 2024 y 2040. Guyana recibirá u\$s150 mil millones durante el mismo período, una cantidad asombrosa para un país que tenía un presupuesto fiscal de u\$s3,75 mil millones en 2023.

El consorcio puede recaudar hasta tres cuartas partes de los ingresos del proyecto hasta que se recuperen sus costos. El resto se divide 50/50 con el Gobierno, que también toma una regalía del 2% sobre la producción del campo, por debajo del nivel en la mayoría de los proyectos petroleros offshore. También ha acordado pagar los impuestos sobre la renta y a las ganancias para empresas.

El acuerdo es tan lucrativo que en marzo desencadenó una "Nuestra economía ya no es para la gente local. Estamos en modo de supervivencia", dice la docente McAlmont

En Wall Street ven al acuerdo firmado en 2016 como "el mejor acuerdo petrolero de la historia moderna"

y su rival estadounidense Chevron, que quiere comprar Hess en un acuerdo de u\$s53 mil millones. Exxon argumenta que tiene la primera opción sobre cualquier venta de la participación de Hess en el hallazgo de Guyana y ha iniciado un proceso de arbitraje que podría frustrar el acuerdo de Chevron.

El presidente Ali reconoce que el acuerdo está "inclinado a favor" de Exxon pero no ha buscado renegociarlo. "El tamaño de Exxon, en términos de la economía, te dice que simplemente no podrías cambiar el contrato", le explica al Financial Times. "Tendría implicaciones legales y todo el sector se habría detenido".

Cualquier nuevo acuerdo con compañías petroleras no sería tan "desigual", dice Ali, añadiendo que está aprobando reformas para traer más transparencia al sector petrolero de Guyana, diversificar su economía e invertir en infraestructura, salud y educación.

En 2021, su gobierno aprobó una ley para aumentar la supervisión sobre el fondo de recursos naturales de Guyana, en línea con los principios establecidos por el Foro Internacional de Fondos Soberanos.

Sin embargo, en enero, el Gobierno propuso levantar algunas restricciones sobre la 
cantidad de dinero que puede 
retirar del fondo. Más recientemente, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a un alto funcionario 
guyanés y varios empresarios 
prominentes supuestamente 
involucrados en una estafa fiscal de u\$s50 millones en el sector del oro.

### **TENSIONES INTERNAS Y EXTERNAS**

Ali debe asegurarse de que el público escéptico comience a ver algunos beneficios de la inversión extranjera que está haciendo que los alquileres y los precios de los alimentos aumenten rápidamente.

La inflación alcanzó un estimado de 6,6% en 2023, según el Departamento de Estado de EE. UU., pero los precios de los alimentos han subido mucho más rápidamente en los últimos años.

El descontento ya está burbujeando. Muchos docentes han estado en par por más de 60 días, exigiendo un aumento salarial del 20%. El Sindicato de Servicios Públicos de Guyana, que representa a otros trabajadores del sector público, también ha amenazado con hacer paro por los salarios.

"Nuestra economía ahora es una economía petrolera, ya no es una economía para la gente local. Estamos en modo de supervivencia", dice Mehalai McAlmont, docente de secundaria. Ella dice que los precios de los alimentos se han disparado desde que comenzó a fluir el petróleo en 2019 [las estadísticas oficiales sugieren que el aumento es de alrededor de un tercio] mientras que los salarios de los maestros se han estancado.

El descubrimiento de petróleo por parte de Exxon en Guyana arriesga otra característica de la maldición de los recursos: el conflicto con un vecino. Ross, de UCLA, advierte que hay paralelismos preocupantes entre la primera guerra del Golfo en 1990, cuando Irak invadió a Kuwait, y la amenaza de Venezuela de invadir Guyana.

Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo la región de Esequibo, que representa aproximadamente dos tercios del territorio guyanés e incluye parte del Bloque Stabroek frente a su costa.

En diciembre, Maduro celebró un referéndum en el que afirmó que los votantes aprobaron la creación de la nueva provincia venezolana de Esequibo.

También ha ordenado a las

empresas estatales que otorguen licencias para la exploración y producción allí. "A ese mar por delimitar no entra la ExxonMobil, deben saberlo", dijo Maduro en febrero, después de que Routledge revelara planes para dos pozos de exploración frente a la costa de Esequibo.

23

Un pequeño pero constante aumento militar ha sido documentado por investigadores en la frontera disputada. EE.UU., que ha aumentado significativamente la cooperación con Guyana desde el descubrimiento de petróleo de Exxon, ha realizado ejercicios militares con la Fuerza de Defensa de Guyana.

Exxon dice que las amenazas de Maduro no están "haciendo ninguna diferencia" en sus planes de inversión y minimiza el riesgo de que Guyana caiga víctima de la maldición de los recursos. "Nuestra reputación está muy fuertemente ligada a asegurar que todo suceda lo mejor posible", dice Routledge, mientras Ali destacó la "enorme expansión de la asociación militar con EE. UU." de su país.

Pero los analistas dicen que las crecientes tensiones destacan cómo el descubrimiento repentino de riquezas petroleras aumenta los riesgos de conflicto, tanto internos como con países vecinos.

Ross, el académico de UCLA, señala los muchos ejemplos de países que han sucumbido a la maldición de los recursos y dice que Guyana enfrenta "una tarea gigantesca" si quiere evitar unirse a ellos.

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA Expediente N° EX-2024-16252112-GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC N° 10002-0668-LPU24 Disposición DI-2024-191-GCABA-DGCOYP

### Uso y explotación inmueble sito en Junín N° 1930, Centro Cultural Recoleta, edificio denominado "Cronopios".

Objeto de la contratación: Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de etapa única Nº 10002-0668-LPU24 para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio ubicado dentro del bien inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Junin Nº 1930 (C19 - S11 - M40 - P1) correspondiente al Centro Cultural Recoleta edificio denominado "Cronopios", por el plazo de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.588) y su Decreto Reglamentario Nº 129/GCABA/23.

Consulta y retiro de pliegos: En la pagina web https://buenosaires. gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/ llamados-licitacion, o consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: Gratuito.

Presentación de las ofertas: Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar

Fecha de apertura: 08/07/2024 a las 11:00 hs.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes.

buenosaires.gob.ar







MÁX 16°



### B Lado B

# Con la ola polar, se disparó 50% la venta de salamandras a leña



La llegada de boletas de luz y gas con aumentos hizo que las familias comenzaran a prestar atención a aquellos productos propulsados por energías renovables

### El aumento tarifario también impulsó a los argentinos a optar por alternativas de calefacción más económicas

Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

on la llegada de aumentos en las boletas de luz y gas a los hogares, y con registros de los días más fríos del año, los vendedores de salamandras a leña vieron un crecimiento interanual del 50% en sus ventas.

"El sinceramiento de tarifas y la quita de subsidios hizo que los clientes comenzaran a prestar atención a aquellos productos propulsados por energías renovables, como las salamandras", comentó Facundo Cáceres, gerente comercial de Tromen. Aseguró además, que, en mayo, la compañía tuvo un pico de ventas histórico, impulsado, principalmente, por la actualización de las facturas de luz y gas.

"Si bien hubo varias causas que impulsaron este pico en las ventas, como la ola de frío durante los primeros días del mes, así como el comienzo del invierno, las ventas subieron entre 50% y 60% respecto a mayo del año pasado", reveló Cáceres.

Por su parte, Julián Groppo, responsable comercial de Punto Parrila, una firma que comercializa salamandras en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, reveló que la empresa se enfrentó a un pico de demanda que no pudo cubrir con el stock que tenía. "A diferencia de otros años, en mayo de 2024 la demanda estuvo por encima de lo que podemos ofrecer. Sucedió algo que no pudimos prever de antemano".

Si bien se trata de productos con un precio elevado, "el sistema de calefacción a leña es

más efectivo que los tradicionales", aseguran en el sector. De hecho, explican que, aquellas estufas que son de doble combustión, permiten un consumo regulado y, además, brindan mayor autonomía.

"La diferencia entre una salamandra y un calefactor a gas o una losa radiante, tiene que ver con que la primera, al funcionar a leña, tiene una inercia calórica que mantiene el calor durante mucho más tiempo", explicó Groppo.

Respecto a los gastos que implica mantener encendida una salamandra durante toda la temporada invernal, expertos en el tema explicaron que, si bien depende del modelo, se necesitan entre 800 kilos y 1,5 toneladas de leña. Si bien depende de la calidad de la misma. actualmente, el kilo de leña

ronda entre los \$ 20 y \$ 35.

"Notamos que el aumento de las tarifas hizo que los usuarios busquen otras alternativas, sin hacer muchas cuentas", expuso Cáceres. En este sentido, develó que es difícil establecer una comparación entre el consumo de leña y el de gas o luz, ya que depende del espacio donde se ubique el sistema y de la cantidad de tiempo que esté activo. A su vez, la ubicación geográfica es determinante ya que hay zonas del país que cuentan con subsidios más altos que otras.

"En zonas del interior del país, donde no hay gas de red o el mismo no está subvencionado, la calefacción a leña es una alternativa más barata", comentó.

Los precios de las salamandras comienzan en los \$ 250.000, pero hay opciones más completas que valen hasta \$ 2,5 millones. Sin embargo, según comentaron en el sector, los usuarios tienden a comprar productos más económicos.

"Notamos las consecuencias del tarifazo porque el cliente empezó a elegir los equipos económicos", expuso Groppo. Y, a la vez, comentó que la baja

de tasas y la vuelta de la financiación provocó una reactivación aún mayor en las ventas. De hecho, aunque depende de cada modelo, la firma ofrece 3, 6, 9 y 12 cuotas con intereses de no más de 20 por ciento.

"Sabíamos que este año el mercado interno iba a estar marcado por una baja en el poder adquisitivo y por costos más elevados en las tarifas, entonces desarrollamos un mix productos con la misma calidad, pero con precios más accesibles al bolsillo del mercado argentino", sostuvo Cáceres.

Comentó, además, que, con este objetivo, la firma desarrolló el modelo ECO Tromen 7000, que, si bien tiene las mismas características que los productos de otras líneas, realizaron algunos cambios en su diseño para abaratar su precio que, será, hasta el fin del invierno, de \$ 189.000. Esto se suma, además, a la posibilidad de comprar estos productos en cuotas con intereses bajos. Actualmente, según develó el ejecutivo, el 70% de las ventas de Tromen se realizan mediante algún tipo de financiamiento.